# *image* not available





# CANCIONEIRO POPULAR

# CANCIONEIRO POPULAR

#### COLLIGIDO DA TRADIÇÃO

POR

# THEOPHILO BRAGA

Quem<sup>-</sup>tiver muitos filhos P. pouco pão, Tome-os de mão e diga-lhes Uma canção, AXELIM DO POVO,

INDIANA UNIVERSITY
LIBRARIES
BLOOMINGTON

PQ 9160 B73

COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1867

10-19-89

# DO COLLECTOR

O grande desenvolvimento d'este seculo tem-nos tirado a individualidade, elevando acima do eu audaeioso as leis eternas que o absorvem na contemplação de sua harmonia. Eis porque o lyrismo e a poesia pessoal vão decaindo em todas as litteraturas. A comprehensão do sentimento do bello leva-nos hoje para a poesia da historia, e sobre tudo para a poesia popular. Por toda a parte se observa um tal movimento. A poesia popular do Meio Dia da Europa é estudada com veneração: na Italia Tommaseo e Tigri recolhem os cantos da Toscana, Visconti os dos campos de Roma; Cottreau a poesia popular de Napoles; Vigo a da Sieilia; Dal Medieo a de Veneza; Marcoaldi a da Ombria, do Lacium, do Pieenum, da Liguria; Nigra compára os cantos do Piemonto; Tommaseo e Fée recolhem os da Corsega, Boullier os da ilha da Sardenha; Fauriel e o Conde de Marcellus são os collectores da Grecia moderna, que se prende ás tradições da edade media da Europa pela passagem dos Cruzados. Na França encontra-se o mesino culto pela poesia do povo; Villemarqué, Paulin Paris, Philibert le Due, Beaurepaire, Francisque Michel, Charles Nizard e Champfleury vão herborisando cuidadosamente estas flores desconhecidas

das provincias de França. Em Hespanha é monumental e unico o trabalho de D. Agustin Duran, e o Cancioneiro ultimamente recolhido por D. Emilio Lafuente y Alcantara, que nos serviu de modelo.

È um trabalho santo o respigar estas strophes soltas que o povo espalha na sua passagem. O povo canta como harpa eòlia, que não sabe d'onde sópra a viração que a vem desferir. É o rhapsodo de todas as alegrias e tristezas do poema da vida, eego e pobre Homero, abençoando a hospitalidade, animando o passado com as maravilhas que lhe povoam a mente no seu abandono. A poesia para elle é o rythmo do esforço no trabalho, o esqueeimento da miseria, a expressão dos desejos, o thesouro da da sua moral e das tradições antigas, a linguagem do amor, o gemido, emfim, a verdade simples da sua alma.

Platão, Luthero, Montaigne, Lope de Vega, Rousseau, Goethe e Grimm, os maiores espiritos, como
philosophos, como poetas, como eruditos sentiram
o que ha de graça, de ingenuidade, de frescura, de
consolação e de profunda verdade na poesia do povo.
O povo é o anonymo de todas as grandes obras da
humanidade: das pyramides do deserto ás epopeas
seculares, das renovações da sociedade ao prodigio
da cathedral, é elle sempre que argamassa a pedra
com o sangue do suas veias, que lança aos ventos
a folha da sybilla, que se immola na hecatomba
das revoluções, que faz desabrochar com o fogo
da crença a flor mystica de gothico puro.

E a poesia é como a sua alma, sempre nova, rejuvenescendo-se na geração que pullula; n'ella principalmente transparece o ar de familia da grande raça indo-europea, e a unidade dos povos neolatinos. Mas o povo, que na ignorancia creadora fundou as instituições da vida, as religiões, a lin-

guagem; o direito, a propriedade e a familia, vae conhecendo mais limitado já o circulo da acção audaciosa. É que se aproxima aquella edade de reflexão que Pascal entrevira na humanidade; é tambem este o motivo por que se vae extinguindo a poesia popular em toda a Europa, como se apagam as estrellas aos primeiros alvores da aurora.

Em Portugal é outra a causa; pobre nacionalidade morta, é a tunica sobre que pairam os dados. Triste presentimento, tristissimo, tanto mais, quanto se apossa de uma alma ainda crente no meio da corrupção d'este pequeno Baixo Imperio. Colligir a poesia popular portugueza agora, no momento do transe, é como a garrafa ao mar que se atirava nos naufragios: é para que se saiba que existiu este povo que tambem sofireu e cantou.

# CANCIONEIRO POPULAR

#### I — RELIQUIAS DA POESIA PORTUGUEZA DOS SECULOS XII A XVI.

#### Į

# Fragmentos do poema de Cava

O rouço de Caua imprio de tal sanha A Juliani e Horpas a saa grej daminhos Q em sebra co os netos de Agar fornezinhos Hua atimaram prasmada facanha. Ca muça e Zariph com basta companha Di iusu da sina do Miramolino Co falso infançon e proestes malino De Cepta adduxerő ao solar de Espanha.

E porque era força Adarue e foçado Da Betica Almina e o seu Casteual O Conde por encha e pró comunal Em terra os encreos poyarão a saa grado E Gibraltar maguêr que adaruado E co compridouro pera saa deffensão Pello suso dito sem algo de afão Presto foi álles entrado e filhado.

E os ende filhados leais a verdade
Os hostes sedentos do sangue de oniudos
Meteraő a cutelo a pres de rendudos
Sem esguardarem a seixo nem idade
E tendo atimada a tal crueldade
O templo e orada de Deos profanarão
Voltando em mesquita hu logo adorarão
Saa besta mafoma a medes maldade.

O gazu e assalto que os da alciuosia Tramaram. (pos voltos de algo sayões) Co os dous Almirantes da hoste mandões Quedaram com farta soberba e folia E Algezira que o medes temia Por ter a maleza cruenta sabudo Mandou mandadeiro como era teuda Ao roucon do Rey que em Toledo sia.

2

# Canção do Figueiral por Goesto Ansures

No figueiral figueiredo a no figueiral entrei, seis niñas encontrara seis niñas encontrey, para ellas andev lhorando as achara lhorando as achara logo lhes pescudara logo lhes pescudey quem las mal tratara y a tão mal a ley.

No figueiral figueiredo a no figueiral entrey, Uma repricara e infançon non sey, mal ouvesse la terra que tene o mal Rey, seu las armas usara y a mim fee non sey, Se hombre a mim levara de tão mala ley, A Deos vos vayades Garçom ca nom sey se onde me falades mais vos falarei.

No figueiral figueiredo a no figueiral entrei, Eu lhe repricara — a mim fee nom irey, Ca olhos dessa cara caros los comprarey, a las longas terras entras vos me irey, las compridas vias en las andarey, lingoa de aravias eu las falarey.

Mouros se me visse eu los matarey.

No figueiral figueiredo a no figueiral entrey, Mouro que las goarda cerca lo achey, mal la ameaçara eu mal me anogey,

#### CANCIONEIRO POPULAR

troncom desgalhara
troncom desgalhey,
todolos machucara
todolos machuquey,
las niñas furtara
las niñas furtey,
la que a mim falara
nalma la chantey.
No figueiral figueired
A no figueiral entrey.

3

## Canção de Gonçalo Hermingues o Traga-Mouros

Tinherabos, nom tinherabos Tal a tal ea monta! Tinheradesme non tinheradesme De la vinherades de ca filharades Ca amabia tudo em soma.

Per mil goiuos trebelhando Oy, oy, bos lombrego Algorem se cada folgança Asmei eu: perque do terrenho Nom ahi tal perchego.

Ouroana, Ouroana, oy tem por certo Que inha bida do biber Se aluidrou per teu aluidro perque em cabo O que eu ei de la chebone sem referta, Mas noo ha per que se ver. 4

## Canção de Egas Moniz Coelho a D. Violante

Fincarades bos embora
Taom coitada
Que hei boime per hi fora
De longada.

Baise o bulto do mei corpo Mas ei nom Que os çocos bos finca morto O coraçom.

Se pensades que ei vom
Non no pensedes
Que chantando em bos estom
E nom me bedes.

Mei jazido, e mei amar Embos accarrra Grenhas tendes despelhar E luzia cara.

Nom farom estes meis olhos Tal abesso Que esgravizem a meis dolos Da compeço. Mas se ei for pera Mondego Pois la vom Carulhos me fagaom cego Como ei som.

Se das penas do amorio Que eu retouço Me fizerem tornar frio Como ei ouço.

Asmademe se queredes Como lusco Senaom torvo macharedes A mui fusco.

Se me bos a mi leixardes

Deis me garde

Não asmeis bos de queimardes

Isto que arde.

 Hora nom deixedes nom Que sois garrida A senom cristelejom Por minha bida. 5

# Canção de Egas Moniz Coelho á sua Dama

Bem satisfeita ficades Corpo doiro, Alegrade a quem amades Que ei já moiro.

Ei bos rogo bos lembredes, Que bos quige, A que dolos nom abedes, Que bos fige.

Cambaste a Pertigal
Por Castilha
Abasmades o mei mal
Que dor me filha.

Granhaisme por Castijanos, E pestineque, Achantaisme binte eganos Que me seque.

Bedes moiro, bedes moiro, Biolante, Longe ba o cestro agoiro, Por diante.

Bos bibede hū centanairo, Mui garrioso, Quei me boy pera o trintairo Lagrimoso. Hah se à bossa remembrança Ei bier, Dizei Egas com folgança Hu xiquer.

Ah se ouvirdes na mortulha Os campaneiros Retouçade na mormulha Os meis marteiros.

Quando o ouvires papear O castejom, Lembredebos lhe fige dar, Ja de cotom.

Ah que bas quige, e requige, Como ber, A nunca em coisa bos fige Desprazer.

Nom bos podo mais falar, Que nom falejo, Que bem podedes asmar Qual ey sejo.

Tenho todo o arcaboiço Sem feiçom Mas ei bos bejo, e oiço No coraçom.

Bedes me boi descaindo Nesta hora, Bos Amor fincade rindo Muyto embora. 6

#### Cantiga satyrica do tempo de Dom João I, na revolta de Lisboa

Esta es Lisboa prezada, Miralda, y leixalda, Si quizieredes carnero, Qual dieran al Andero, Si quizieredes cabrito, Qual dieran al Arçobispo.

7

### Tonadilha dos pobres á porta do convento onde estava o Condestavel

O Gram Condestabre Em o seu Mosteiro Dá-nos sua sôpa, Mail-a sua rôpa, Mail-o seu dinheiro.

A benção de Deos Cahiu na Caldeira De Nunalves Pereira, Que abondo cresceu E todolo deo.

Se comer queredes, Nom bades alem: Don menga non tem, Ahi lo comeredes, Como lo bedes.

8

Seguidilha que as mulheres de Lisboa cantavam pela Paschoa Florida na sepultura do Condestavel

GUIA só e depois todos: Nó me lo digades, none, Que Santo he o Conde.

GUIA só:
O gram Condestabre
Nunalves Pereira
Defendeo Portugale
Com sua bandeira,
E com seu pendone.

TODOS: Nó me lo digades, none, etc.

GUIA só: Na Aljubarrota Levou a vanguarda, Com braçal e cota Os Castelhãos mata, E toma o pendone.

TODOS: Nó me lo digades, none, etc.

GUIA só: Com sua chegança

Filhou Badalhouce, Sem usar davença Entrou sua torre, E poz se pendone.

Todos:

Nó me lo digades, none, etc.

GUIA só: Dentro no Valverde

Venceu os Castelhãos, Matou bons, e maos Só co'ha sua hoste Æ seu esquadrone.

TODOS:

Nó me lo digades, none, ctc.

9

Cantigas que os moradores do Restello (Belem) cantavam na segunda outava do Espirito Santo, na sepultura do Condestavel

UMA VOZ: Santo Condestabre Bone portugués.

Conde darrayolos, De Barcellos, dorém.

TODOS: Santo Condestabre Bone portugués. UMA VOZ:

Na campanha somdes Alem duma bez, E mais otra bez E mais otra bez.

TODOS:

Santo Condestabre Bone portugués.

UMA VOZ:

Por faison da Patria Todo esto lo fez, Mata os Castelhãos Salva a nossa grey.

TODOS:

E mais otra bez. E mais otra bez.

UMA VOZ:

No me lo digades Quabondo lo sey Librou as obelhinhas Do Leo de Castél.

TODOS:

E mais otra bez. E mais otra bez. 10

Cantigas dos moradores de Sacavem no anniversario do Condestavel, achadas em um manuscripto de Azurara

uma voz: Do Restello a Sacavem
Nem ningola nem ninguem
Tem semelho ao Condestabre
Que le prouge, e que le praze
Ho fagernos tanto bem.

TODOS:

E bem, e bem.

O rapaz das coberturas Que morre, e cahe pera traz, Já nom vai a sepultura, Que otra bez vive o rapaz: E ho Conde le fizo o bem.

E bem, e bem.

Á filha de Joanne Estés Que finou por non mamar, Ao do Moinho do cubo Que finou por se afogar, Viventa o Conde tambem,

E bem, e bem.

O mal daquella alfayata, A gram dor de Lopo Affons, Non les chega aos coraçõns, Que o Conde Santo los guarda: Y tudo por fager bem.

E bem, e bem.

E bem Condestabre Santo, Cobrinos co vosso manto, E co vosso manto de gales, Defendimento de males, E fáganos munto bem.

E bem, e bem.

#### 11

## Oração do Justo Juiz de El-Rei Dom Duarte

Justo Juyz Ihesu Xpisto, Rey dos rex e boo Senhor, Que com Padre reynas sempre, Hu he dambos huū amor, Prazate de me ouvyr, Pois me ŝento pecador.

Tu que do ceeo descendiste, En no ventre virginal, Hu tomando logo carne, Liuraste o segre de mal, Por teu sangue precioso, De perdiçom eternal. Logreu aquella, meu Deos, Ta gloriosa paixom, Que sem cessar me defenda De perigo e cajom, Per que possa bem vyver, Ty servyndo e outrem nom.

Tua muy sancta virtude, Desy gram defendimento, Sempre me seja presente, Por me guardar de tormento, A que me traz o imiigo Per arteir enduzymento.

Per a tua forte deestra, Que os infernos quebraste, Destruy todos meus imiigos, Pois sas artes desprezaste, Per as quaes me sempre torvam Do bem que fazer mandaste.

Ouve Xpō mym braadando Mesquynho por meu pecado, Que demando piedade, Pois passey o teu mandado, Ca me temo do imiigo De mym ser apoderado.

Com destruyçom se calle Quem me cuyda condanar; Seja a elle feicta queeda O laço que me quer armar. Ihū boo e piedoso, Nom me queiras desprezar. Meu escudo com emparo Sey tu meu defendedor. Porque eu per tua graça Vença o meu perseguidor, E per seu derribamento Mallegre com teu amor.

Manda o teu messegeiro, Do ceeo alto Spiritu Sancto, Quesclareça e alumee Mym que nom mereço tanto, E dos imiigos me livre Por nom receber quebranto.

Sancta Cruz, o teu synal Mc defenda os sentidos, Ta bandeira vencedor Faça seer sempre abatidos Meus imiigos e contrairos Per ta graça destruydos.

Amerceate de mym, Xpisto Deus hul soo nacido, Pero eu mais bem te peço, Que nom tenho merceido, Sey de mym sempre lembrado Por em fym nom seer perdido.

Oo Deos Padre e Deos Filho, Tambem Deos Sanctesprito, Que huñ Deos sempre es chamado, Per pallaura e per scripto, Comprimento de virtudes Te confesso por meu dicto. 12

# Invocação a Nossa Senhora, sobre o hymno Ave Maris Stella!

I

A Ti, Virgem, que és chamada De todos que sam nacidos, Peço com fee estremada Queiras ser minha avoguada, E alumees meus sentidos. Pera que com elles faça Cousas sempre em teu louvor, Da-me tu, Senhora, graça, E com ella me traspassa, Pois es serva do Senhor.\*

II

Daa, Senhora, alguù poder A esta minha torpe mão, E a mim alguû saber, Pera com ella escrever Ho que tenho na tenção. A ti chamo eu, Senhora, Que me queiras ajudar, Sejas minha ajudadora, E tambem intercessora Pera isso acabar. Canc.

#### III

E pois tao craro estaa Que tu és nossa bandeira, Sirvamos-te sempre quaa, Poys que roguas per nos laa, E és nossa medianeira; E pois isto assy hé Como vejo e entendo, Diguo com mui pura fee Que a Jesu de Nazaree E a ti me encommendo.

Ave Maris Stella, Dei mater alma.

Salve-te, estrella do mar, Deos, que te criou mui Santa, Estrella pera adorar, Estrella de louvar, Que a todo mal espanta. Estrella resprandecente, Estrella resprandecente, Estrella de toda luz, Estrella de toda gente, Estrella d'amor fervente A que lastimou a Cruz.

Atque semper Virgo Foelix Caeli porta.

Virgem foste escolhida
E ab inicio creada,
Virgem depois de parida,
Non ficando corrompida,
Antes mui glorificada;
Ditosa porta do Ceo,
Porta mui resprandecente,
Ditosa que mereceo
Ditosa pois te escolheo
Pera salvação da gente.

Sumens illud ave, Gabrielis ore.

Aquelle ave aceptando
Da bôca de Guabriel,
Loguo nos foste criando
Quem pello mundo andando
Nos livrou de Lucifel.

Ó Santa Saudaçam,
Ó Santo concebimento,
Ó humilde condiçao,
Que concebeste barao
De tanto merecimento.

Funda non in pace, Mutans Evae nomen.

O nome d'Eva mudando, Dá-nos tu, Senhora, paz, Filii Evae sospirando Estaa tu por nós roguando, E faze-nos mercês assaz. Non te queiras esqueecer De por nos sempre roguar, Lembra-te que quiz nacer Jesu Christo, homem ser Pera todos nos salvar.

> Solve vincla reis, Profer lumen caecis.

Desata as ataduras
Dos que estam sempre atados,
Livra-os das tenebruras
Mui fortes, feas, escuras,
Que merecem seus pecados:
Daa-lhe nos seus olhos vista,
Porque estam sempre çarrados.
Ó Sam Johaō Baptista,
Livra-os desta conquista,
Pois que foram baptisados.

Mala nostra pelle, Bona cuncta posce.

Aparta-nos de todo mal, Pide-nos sempre algü bem; Nessa corte angelical, Onde estans tam divinal, Vivamos sempre, amem. Pois de graça és comprida, Emenda nosso viver, Que quando for nossa partida Daquesta presente vida, Que saibamos bem morrer.

> Monstra te esse Matrem, Sumat per te preces.

Mostra-te Mai piadosa A nós que per ti chamamos, Pois que és tão gloriosa, Com graça sê amorosa Pera nós, pois que pecamos; Nosso roguo recebido Per ti seja apresentado, Da nossa parte off recido A Jesu de ti nacido, De ti Verbo Incarnado.

Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus.

O qual quis per nós naccr E tomar carne humanal, Sendo do Divino ser, Quis por nós vir padecer O Gram Rei eclestrial; E porque tu foste aquella, Que vieste a nos salvar, Sê tu mesma a medeela, E tambem erara estrella, Que nos queiras bem guiar.

> Virgo singularis Inter omnes mitis.

Virgem digna e singular Sempre mui humilde e manssa, Antre todas és sem par, Ati soo podem chamar, Pois descansas a quem eanssa. Tu és nossa salvaçaõ, E tu és a nossa guia, Tu és nossa redempçaõ, Tu és summa perfeiçaõ, Senhora Santa Maria. Nos culpis solutos Mites fac et castos.

Pois já somos perdoados, Faze-nos manssos e castos, Aos pobres necessitados Faze-nos bem inclinados, Ajudar-lhe aos seus guastos; Por amor do Redemptor Lhe somos muito obrigados, Ajudal-os com fervor, Com esmóla, que he flor Dos bens cá communicados.

> Vitam praesta puram, Iter para tutum.

Dá-nos tu vida mui pura
Pera todos bem viver,
E de nós sempre tem cura,
Porque com vida segura
Te possamos conhecer.
Caminho aparelhado
Nos dá nesta gram jornada,
E o que quá viver errado,
Por ti seja emendado,
Pois que és nossa avoguada.

Ut videntes Jesum Semper collactemur.

Porque vendo a potencia Daquelle gram Deus eterno, Que hade fazer audiencia, Nam nos mande sem elemencia Ir caminho do Inferno; Antes com grande fervor Todos bem nos ocupemos Em servirmos sem error, Porque vendo ao Senhor Todos juntos nos guozemos.

13

Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus.

Seja dada sempre gloria A Deos Padre poderoso, E aja sempre memoria Que nos deu tanta victoria Contra már tam perigoso. Muitas graças sejam dadas A Christo Omnipotente, Por mercões tam assinadas, Como elles nos tem dadas A toda humana gente.

4.4

Spiritui Sancto Trinus honor unus, Amen.

Seja-lhe a todos tres dada A honrra e veneração Pera ser bem igualada, E dos tres participada Sem nenhuma divisão; E assi ao Spirito Saneto Demos nós graças tambem, Pois que trev poder tanto, A elle seja em tanto Trinus homor unus. Amen.

13

Preparação de um peccador para o sacramento da Penitencia segundo as horas canonicas, pelo Doutor Frei João Claro:

#### MATINAS

Em aquesta confissom, Que começo de fazer, He direyto conhecer Que meos erros tantos som Os mais grandes, que lembrança Eu aver nom poderey;

Pero penso e pensey Esqueci-os per usança. Dos outros a meu cuidar, Pero posso bem lembrado, Em tempo mui prolongado Non me posso confessar. E porque, Senhor, conheço Meu grande falecimento, Em aver esquecimento, Dos lembrados offereço A ti confissom nom digna, E de toda muy mjnguada; Senhor, seja soportada Por tua graça muy benigna. Pero seia pecador, A ti dou sempre louvores, Per Trindade non Senhores. Mas huum Deus e huum Senhor.

Chora e faze pranto, meu coraçom, Chagate com dooridos pensamentos, Porque contra o meu Criador Gravemente errey,

E mystas vezes anogey
O meu Remidor.
Cubre-te de tristura,
E em pensar teus defectos
Despende tua vida.
Porque contra o meu Criador
Gravemente errey,
E muitas vezes anogey
O meu Remidor.

Tu, consolador Spiritu Sancto, Me benze, e livra do infernal quebranto.

## LAUDES

Deos poderoso en eternidade, E muy glorioso en sua magestade, Quis seer humildoso en humanidade Por nos dar exemplo.

Muy pobre naceo em pobre lugar, Muy pobre viveo por se humildar, En Cruz morreo en monte Calvar Antre dous ladroens,

O seu poderio forte abaixou, Seu gram Senhorio muyto sujugou, En que amorio muy grande mostron A nós pecadores.

Pois Noso Senhor foe tam humildoso, He grande error seer levantado, « O vil pecador da corrupçam nado Por sua gram soberva.

Eu esto bem vejo, Senhor, e entendo, E o vaao desejo faz, que non emendo Do mal que entejo, mas a ti encomendo Meu fraco poder.

> A vós geerador, Padre Eternal, Com o Remijdor, Filho Divinal, E dambos amor, Flama Spiritual, Seja louvor Por sempre. Amen.

## PRIMA

Já he nada a luzente Strella resplandecente, A qual deu ao presente Mundo sancta sperança.

Já per elle somos cértos Que os eceos nos som abertos, Porém andemos espertos Por regnarmos onde el regna.

Preguiça de nós tiremos, Pois de certo já sabemos, Que servindo eobraremos Por el o que desejamos.

Senhor, de aquesto fazer Sem ti non teemos poder, Porem seja teu querer A nós fracos ajudar. Aa Trindade acabada Muyta gloria seja dada, Que de nós seja lembrada Em todos nossos mesteres.

## TERÇA

Senhor Deos, tu que veestes, Por mostrar tua caridade, Ao mundo, e a trouveste, De mym ave piedade.

A enveja de mim tira, Que d'amor he contraira, E me faz merecer ira, E da graça me desvaira. Padre e Filho eternaes, E d'ambos huũ soo amor, Que en todo sooes yguaaes, A vós dem todos louvor.

#### SEXTA

Da prudencia perfeita, Senhor, regra muy direita En teus feitos nos leixaste Na soffrença, que mostraste. D'esta regra alongado Me traz, Senhor, o pecado Da ira, que non consente, Que eu seja paciente. Mas tu, Deos meu Criador, Que és forte lidador, ven-me, Senhor, accorrer, Non me leixes perecer.

## NOA

Ú Snor boo, e pastor graado, Que ti meesmo por teu gaado, Por comprir justiça, déste, Ouve cedo o meu braado.
Ca, Snōr, se mais tardares, Se depois a mim buscares, D'avareza congelado
Me verás, se me achares.
Porem justo julgador
Piedoso Salvador,
Vem livrar-mo sem tardança,
Como forte lidador.

## VESPERAS

Deus, de santa virgindade Exemplo, e guiador, E da pura eastidade Muy perfeito amador, A tua humanidade Desto foe ensinador.

Tu, Virgem, de Virgem nado, Por exemplo nos puseste O teu regno comparado A virgens, tu quiseste De virgens seer acompanhado Em a morte, que ouveste.

Sen mui grande fortaleza Non se poderá cobrar Tal virtude e pureza, Este pode ben provar O que contra natureza Por ella quis lidar.

Senhor, forte, poderoso, A mim fraco tu ajuda, Jesu Christo piedoso, Minha vida en ben muda, Que de maao luxurioso Casto, limpo eu recuda. Non per meu merecimento

Esto deves de fazer, Per que penas e tormento Eu mereço de aver, Mas por teu padecimento Tu me deves acorrer.

Ó Deus, Filho, Padre eternal, Ó Deus homem nado, Ó Spiritu Divijnal,

De mim teende tal cuidado, Que do fogo infernal Seia livre e guardado.

COMPLETORIUM O meu Senhor, Ensinador De jejuū e temperança, O maao ardor Degastador De vil gula de mim lança. En morrendo Padecendo Fel e azedo ceaste, En vivendo E soffrendo Fame jejuũ consacraste. Per tua paixom Me dá perdom, Jesu Christo piedoso, E galardam

De salvaçam No teu regno glorioso.

## 14

# Paraphrase do Padre Nosso

Padre nosso, que estás Nos ceeos exalcado, Teu nome santificado Seja para sempre ja mais, Por a gram gloria, que ás, E por quantos beneficios Sen meritos e serviços Aas criaturas dás.

Venha o teu regno Santo A nós com paz, e com graça, Que nos consolle e spaça, E nos livre de todo spanto, Qua nosso vigor nom he tanto, Que possamos a el ir, Sem tua graça intreviir A nós com doce canto.

Ffaçasse tua vontade
Em a terra bem obrando,
Creendo e sperando,
Amando com caridade,
Asi que a humanidade
Faça como o ceco faz,
Que sempre serve e compraz
Aa tua santa Magestade.

Nosso pam cotidiano
Nos dá oje por tua clemencia,
Qua sem tua providencia,
Que val o trabalho humano?
Tu, Senhor, abres a mano,
E enches todo animal
De tua bençom, a qual
Provee ao homem mundano.

E como nós perdoamos A quem nos fere e baldôa, Asi tu, Senhor, perdôa A nós outros quando erramos. O como nos comdampnamos Como esta supplicaçam, Quando nosa ofensam Cruolmente a vingamos! Non tragas en temptaçom, Senhor, a nossa fraqueza, Pois conheces a crueza Daquel rugente leon, Que nosa condampnaçom Busca com rayva infernal, Mas livra-nos tu do mal, Jesu nosa redempçom.

15

# Paraphrase da Ave Maria

Ave preciosa Maria, Que se deve interpretar Transmontana do mar, Que os marcantes guya. Ave tu, Senhora minha, Exempta daquel pecado, Que o mundo ha contaminado, Ave resplendor do dia.

Ave tu plena gracia, Ave precioso sacrario, Ave santo relicario Cheo daquel pam, que farta Todo mundo, e o espaça Em esta angustiosa vida, E nos chama e convida A scus gozos sem falacia. Ave, que o Santo Senhor Dos ceeos he contigo, Non contigo soo digo Mas em ti preciosa flor, Templo do Divino amor, Ave, pois tua ternidade Catando tua humildade Magnificou teu valor.

Ave Reynha gloriosa, Bemdita antre as molheres, Deste nome só eres Digna tu, Virgem preciosa. Porque a madre golosa Da fruita devedada, Toda mulher obfuscada, Leixou com pena dampnosa.

Ave, que o fruito bendito, Senhora do ventre teu Non abasta ao louvor seu Lingua, nem pena, nem scripto, Ave, porque o mundo afflicto Por o pecado primeiro, Triumphando no madeiro, El o salvou, livrou e quitou.

Por esta Santa Saudaçom,
Mui Sanctissima Senhora,
Ora ao Rrey, a quem o mundo adora
Por a Christa naçom,
Qua a tua obsecraçom
Nunca desdem recebeo,
Nen sem efecto quedou
Tua Santa suplicaçom.

16

## Te-Deum Laudamos

A ti louvamos Deos, A ti Senhor confessamos, A ti Padre Eternal nós, E toda a terra honrramos.

Quando bem consideramos Tua gloria e magnificencia, Tua justiça, e tua elemencia, Sempre te glorificamos.

A natureza angelical, O ceeo e as potestades, De concordes vontades Te louvam Deus eternal.

Oo Padre celestial, A louvar tua excelencia, Tua gloria e gram potencia Non abasta lingua humanal.

A ti louvam cherubijs, E com gram ardor te chamam, E os Sanctos Serafijs Nunca cessando proclamam: Sancto, Sancto, Sancto, chamam, Deus das hostes Senhor, De cuja gloria e valor Ceeos e terra se inflamam.

A ti coro glorioso
De Apostolos notavel,
E o numero veneravel
De Prophetas mui gracioso;

E o Exercito mui gozoso Tua viinda annunciando, E o coro triumphando, Te vio vitorioso.

A ti clara milicia, De martires dá louvor, Porque contra a malicia Do cruel perseguidor

Déste constancia e vigor A sofrer grande crueza, Qua a humana fraqueza Que val sem teu favor?

A ti a Egreja Sancta Confessa em toda terra, Que medida nom cerra Padre, tua magestade tanta;

Honrra, prega e canta Teu Filho com doce canto, Com ho Spiritu Santo Inflamada se levanta. Tu Christo, Rei de gloria Tu Filho do Padre Eterno, A ti seja en sempiterno Onrra, virtude, e victoria.

Senhor, tua doce memoria Infunde nos corações, Dos fiees barooes Cesse toda outra storia.

Tu, Senhor, tanto quiseste Livrar-nos de dampno e mal, Que o ventre Virginal, E sancto non avorreceste.

Por nos salvar descendeste Do teu trono glorioso, s Quem poderá, Jhesu precioso, Regraciar quanto fezeste?

Tu a morte venceste, E aos que en ti creerom, E aa tua ley obedecerom, O rreyno do ceeo abriste.

Senhor, tu nos remijste Sem nosso merecimento, Tua paixom, Cruz e tormento Foi gozo do poboo triste.

Tu aa destra asentado Do eterno Padre estás, E creesse, que vijrás A julgar do passado. Condampnando o calpado, E ao justo dando gloria, Apartando a escoria Do ouro puro e cendrado.

Pois, Senhor, doce, gracioso, Teus servos, por quem spargeste Teu Sangue sancto precioso, Acorre como acorreste.

Acorda-te, que diseste: Chamade, e abrir-vos-ey, Demandade, eu vos darey; Compre o que prometestc.

E sejam remunerados

Em a eterna alegria

Com a Santa companhia

De teus electos e amados.

E sejam nosos pecados Vencidos por tua elemencia, Pois non abasta penitencia, Tanto somos celerados.

Salva o teu poboo, Scnhor, E benze tua herdade, Rege-os com piedade, Exalça-os com amor.

Pai eterno he teu valor, Eterna seja tua graça, Que o bem breve nunca farta, Nem o fijndo favor. Todos dias bendizemos Teu nome, e o louvamos, Todo aquel tempo perdemos, Que em esto non empregamos.

Soomente aquel ganhamos, Que louvamos a tua gloria, E a ti rrey de victoria Nossas culpas confessamos.

Dá, Senhor, este dia De pecados nos guardar, Prazendo-te de contar Huũ dia por toda via.

Pois continua sua perfia O diabo e sua maldade, Tu, Senhor, por tua bondade Sey nosa continua via.

Tua misericordia sancta, Seja, Senhor, sobre nós, Qua en ti, muy sancto Deos, He nossa esperança tanta.

Toda a Egreja canta, E te suplica humilmente Por a pobre humana gente, A quem tua justiça spanta.

17

# Cantiga de D. Filippa de Lencastre, filha do infante D. Pedro, Duque de Coimbra:

Não vos sirvo, nem vos amo, Mas desejo-vos amar De sempre, vossa me chamo Sem quem non he repousar.

Oh vida, lume e luz Infindo bem, e inteiro, Meu Jesus, Deus verdadeiro Por mim morto em a Cruz.

Se mim mesma não desamo, Non vos posso bem amar; A me ajudar vos chamo, Para saber repousar.

18

Cantiga do povo de Santarem e Lisboa na morte do Cardeal-Rei:

Viva El-rei Dom Henrique No inferno muitos annos, Pois deixou em testamento Portugal aos Castelhanos.

## II - SYLVA DE CANTIGAS SOLTAS

Quem canta seu mal espanta, Quem chora seu mal augmenta; Eu canto para espalhar Uma dor que me atormenta.

Eu hei de morrer cantando, Já que chorando nasci; Já que os gostos d'esta vida Se acabaram para mim.

Quem me ouvir a mim cantar Cuidará e tem rasão, Cuidará, que estou alegre, Sabe Deos meu coração.

Quem a mim ouvir cantar Cuidará que estou alegre; Tenho o coração mais negro Que a tinta com que se escreve. Não canto por bem cantar, Nem por ter falas de amante; Eu eanto para dar gosto A quem me pede que cante.

Sabes cantar e não cantas, Deos te queira castigar; Sabes cantigas tão lindas, Não m'as queres ensinar.

Não canto por bem cantar, Nem por bem cantar o digo; Canto para aliviar Penas que trago commigo.

Não canto por bem cantar, Nem por boas falas ter; Canto para cegar olhos A quem me não pode ver.

Foi minha vida cantar, As cantigas esqueei; Cantigas de amor não digo, Meu amor, tudo perdi.

A cantar ganhei dinheiro, A cantar se me acabou; O dinheiro mal ganhado Agua o deu, agua o levou.

Diabos levem os ratos, Tambem levem as formigas, Que me roêram os livros Onde estudava as cantigas. Quem me ouvir a mim cantar, Quem souber as minhas penas, Dirá—Oh triste coitado, Que ainda o cantar te alembra!

Coração, coraçãosinho Como vives magoado; Vas para cantar e choras, Lembra-te o tempo passado.

Quero cantar e não posso, Falta-me a respiração; Falta-me a luz dos teus olhos, Amor do meu coração.

Sempre estás a dar, a dar Pancadinhas na viola; Sempre me estás a lembrar O mcu amor toda a hora.

Você diz que não conhece Uma viola afinada; Faço-me desentendida, A mim não me escapa nada.

Oh castello não te rendas Deita bandeira se quercs; No combate dos amores Quem vence são as mulheres.

Tanto limão, tanta lima, Tanta silva, tanta amora; Tanta cachópa bonita, Meu pai sem ter uma nóra! Tenho uma maçã doirada Ao canto do meu bahu, Para dar ao meu amor, Queira Deos que sejas tu.

Dá-me da pêra parda, Da maçã um boccadinho; D'esses braços um abraço, D'essa bocca um beijinho.

Trago dentro do meu peito Cidra, laranja, limão; Para trazer toda a fructa Falta-me o teu coração.

Nem toda a arvore dá fructo, Nem toda a erva dá flor; Nem toda a mulher bonita Pode dar constante amor.

O limão tira o fastio, A laranja o bem querer; Tira de mim o sentido Se me queres ver morrer.

Oh figueira dá-me um figo, Oh figo dá-me um agraço; Oh menina, dô-me um beijo, Que eu lhe darei um abraço.

Silva verde não me prendas, Olha que não me seguras; Olha que tenho quebrado Outras algemas mais duras. Uma silva me prendeu, Uma silva pequenina; Não ha cousa que mais prenda Que os olhos de uma menina.

A silva que me prendeu Arrebentou no vallado; Nunca a silva me prendeu Com tão forte cadeado.

Ha silvas que dão amoras, Ha outras que não as dão; Ha amores que são firmes, Ha outros que o não são.

Silva verde picósinha, Ao acipreste se enleia; Meu amor se me prenderes; Deixa-me larga a cadeia.

Cheguei á borda do rio Silva verde é meu encosto; Que importa que o mundo fale Se o amor é do meu gosto.

Salsa verde combatida Ao pé do majaricão; Bem podemos ser amantes, Mas sempre dizer que não.

A salsa do meu quintal Arrebenta pelo pé; Assim arrebente a bocca A quem diz o que não é. Entre pedras e pedrinhas Nascem raminhos de salsa; Pega-te á feia que é firme, Deixa a bonita que é falsa.

A salsa que está no rio De verde se está revendo; Eu como firme te adoro, Tu falsa me estás vendendo.

A salsa subiu ao muro, A ortelà foi descendo; Se pensas que por ti morro, Eu de ti nada pertendo.

Debaixo da oliveira Menina é que é o amar; Tem a folha miudinha, Não entra lá o luar.

Se a oliveira falasse Ella diria o que viu; Debaixo da sua sombra, Dois amantes encobriu.

D'aquella janella alta Me atiraram um limão; A casca deu-me no peito, O summo no coração.

Deitei um limão correndo, Á tua porta parou; Quando um limão tem amorcs, Que fará quem o deitou? Alecrim 4 borda de agua De longe faz apparencia; Muitos amores se perdem Pela pouca diligencia.

Toda a menina bonita Não devia de nascer; É como a pêra madura, Todos a querem comer.

Oh meu majaricão verde, Já meu peito foi teu vaso; Já la tens outros amores, Já de mim não fazes caso.

Flores do campo são ais, Quantos dou por ti meu bem; Penso que o vento te leva, Não me fales a ninguem.

Quem ama duas a par Deve ter grande talento, Para poder arranjar Tanta mentira a um tempo.

D'aqui d'onde estou bem vejo Duas meninas eguaes, Se quizer dizer bem posso De qual d'ellas gosto mais.

Oh Anna, tres vezes Anna, Oh Anna feita de cêra; Quem fôra braza de lume, Anna, que te derretera. Therezinha cacho de uvas, Oh quem te depinicára; De baguinho em baguinho, Nenhum bago te deixara.

Andas a baixo e a cima, Feito namoras paredes, Não me guardas lealdade Senão em quanto me vêdes.

Venho aqui de tantas legoas, Por estradas tão medonhas; Sempre sonhando comtigo, Só tu commigo não sonhas.

Anoiteceu-me na serra, Das estrellas fiz abrigo; Abracei-me a uma penha, Pensando que era comtigo.

Lá vem o meu amorsinho Que eu pelo andar o conheço; Traz o chapeu á marota, O capote do avesso.

Não me atires com pedrinhas Que podes quebrar a loiça; Atira-me ao coração De vagar, que ninguem ouça.

O sol posto quer encosto, Eu morro por me encostar; Tu morres só por me vêr, Eu morro por te falar. Aqui estou á tua porta Como um feixinho de lenha, Á espera da resposta Que das tuas mãos me venha.

Á entrada d'esta rua, Está aqui mesmo á entrada, Uma pereirinha nova Que ainda não foi abanada.

Á entrada d'esta rua Dei um ai que nunca dera; Recolheram-se as estrellas, Sahiu o sol á janella. \*

Quem vae pela tua rua E te não vê, meu amor, É como quem vae ao eéo E não vê nosso Senhor.

Suspirando, dando ais, Passa o amor pela rua; Suspira quanto quizeres Que eu sou d'outro, não sou tua.

Á tua porta, menina, Está um degrau de veludo, Onde eu choro toda a noite Lagrimas de sangue puro.

Passei pela tua porta, Toquei-te na fechadura: Pedi-te agua, não m'a déste, Coração de pedra dura.

Canc.

Quem quer bem, dorme na rua, À porta do seu amor; Faz das pedras cabeceira, Das estrellas cobertor.

Quem tem amores não dorme, Nem de noite, nem de dia; Dá tantas voltas na cama, Como o peixe na agua fria.

Quem tem amores não dorme, Quem os tem não adormece; Quem os tem ao longe chora, Quem os tem ao pé padece.

Fui-me deitar a dormir A som da agua que corre; A agua me foi dizendo: Quem tem amores não dorme.

Lindos olhos de matar, Sobrancêlhas de sorrir; Tendes a côr demudada, Isso é do não dormir.

Se passares pela rua Escarra e cospe no chão, Que estou cozendo á candea, Não sei se passas ou não.

Alegria não a tenho, Tristeza commigo móra; Em chegando á tua rua Logo a tristeza vae fóra. Esta rua é muito escura, Não vejo nada por ella; Bem puderas, meu amor, Pôr candeas á janella.

Nem a candea dá luz, Nem para mim amanhece; Nem a agua mata a sêde, Nem o teu amor me esquece.

Não sei que rua é a tua, Que nem um retiro tem; Quero falar-te e não posso, Por causa de tua mãe.

Oh luar da meia noite, Tu és o meu inimigo; Estou á porta de quem amo, E não posso entrar comtigo.

Oh que janella tão alta, Mais alto vae meu intento; Quem me dera pôr os olhos Onde tenho o pensamento.

Não me atrevo disse o trevo, A nascer por entre o trigo; Eu sem ser trevo me atrevo A trazer amores comtigo.

Eu heide amar, heide amar, Heide amar bem sei a quem; Eu heide amar ao meu gosto, Nemja ao gosto de ninguem. Eu gósto de vêr dansar, Fazendo sapateado; Eu gósto de conversar Com quem é do meu agrado.

Viva quem anda no baile, Mais quem de fóra está vendo; Vivam tambem meus amores, Que d'elles não me arrependo.

Cantigas são estudadas, Cantigas leva-as o vento; Muito enganado anda Quem commigo passa o tempo.

Atirei ao verde verde, Atirei ao verde mar, Atirei com meus sentidos Onde pudera chegar.

Atirei e não matei, Oh mal empregado tiro! Oh mal empregado tempo Que eu andei d'amores comtigo.

D'aqui d'onde estou bem vejo Duas meninas ao sol; Namorei me da mais moça Com lieença da maior.

Amar e escolher amantes Ensinou-me quem podia: A amar foi a natureza, A escolher a sympathia. Oh minha bella menina, Quanto tenho te darei! Dar-te-hei a vista dos olhos, Cego por ti andarei.

Oh minha bella menina, Hoje sim, ámanhā não; Hoje me tiram a vida, Ámanhã o eoração.

Oh tocador da viola Repenica-me esses dedos; Se te faltarem as eordas Aqui tens os meus eabellos.

O tocador da viola Ha mister de um encosto; Um travesseiro de linho, Uma menina a seu gosto.

Inda agora aqui cheguei, Mais eedo não pude vir; Ainda eheguei a tempo. Das tuas falas ouvir.

Juro que ainda não tive Um amor firme a ninguem; Para ti logo se abriram As portas do querer bem.

Tendes coração de assucar, Que na agua se derrete; Dai-me uma gotinha d'elle Para que o meu se não seque. Oh coração de tres azas, Dá-me uma, quero voar; Eu quero subir ao céo, Em vindo tórno t'a dar.

Quem me dera vêr meu bem Trinta dias cada mez; Sete dias na semana, A cada instante uma vez.

Muito brilha o branco branco, Ao pé do branco lavado; Muito brilha uma menina Ao pé do seu namorado.

Quando eu era pequenina E minha mãe me embalava, Já uma voz me dizia Que eu para ti me criava.

A laranja quando nasce Nasce logo redondinha; Tambem tu quando nasceste, Logo foi para ser minha.

Oh menina, diga, diga, Por sua bocca confesse, Se já teve em sua vida Amor que mais lhe quizesse.

Se fôres domingo á missa Põe-te em parte que eu te vêja; Não faças ander meus olhos Em leilão pela egreja. Coitado de quem é tolo, Que lhe falta o entender; Cuida do riso da bocca, Crê que tudo é bem querer.

Dá-me a tua mão esquerda, Que t'a quero apertar; Não te peço a direita Que já tens a quem a dar.

Muito custa uma ausencia A quem a sabe sentir, Mais custa uma presença De vêr e não possuir.

Menina, se quer saber Como agora se namora, Meta o lencinho no bolso Com a pontinha de fóra.

Nem tanto estar á janella, Nem tanto olhar para o chão; Nem tanto tirar o lenço Da algibeira para a mão.

Se te quizera dar penas, Penas te podia dar; Ia-te vêr ao ribeiro Onde te vás a lavar.

Fui á fonte beber agua Debaixo da flor da murta; Fui só por ver os teus olhos, Que a sêde não era muita. Andais abaixo e acima, Nem ataes, nem desataes; Quem caçára a pombinha No laço que vós lhe armaes.

Andas abaixo e acima, Como o ouro na balança; Em quanto não fôres minha Meu coração não descança.

Debaixo da malva roxa Tenho um amor encoberto; Que importa que o mundo fale, Mas não o sabem ao certo.

Adeos, alto lyrio roxo, Cobre-me com tua sombra; Que furtei uma menina, Não tenho aonde a esconda.

Estou rouca, estou rouquinha, Não é catarro, nem tosse; É o ladrão do amor, Que de mim quer tomar posse.

A oliveira pequena Tambem dá pequena sombra; Ainda que eu seja pequena, Você commigo não zomba.

Eu subi ao limoeiro Para apanhar dois limões; É tempo de se juntarem Nossos ternos corações. Maria, minha Maria, Grandes penas te heide dar; Nem heide casar comtigo, Nem te heide deixar casar.

Maria, minha Maria, Meu pucarinho de tenda; Pois se alguem te procurar Diz'-lhe que estás de encommenda.

A rosa para ser rosa Deve ser de Alexandria, A dama para ser dama Deve chamar-se Maria.

È dos nomes que mais gósto È do nome de Maria; Quem te pôz tão lindo nome O meu segredo sabia.

Maria tem pé de neve, Pé de neve tem Maria; Quando o pé era de neve, O corpo de que seria?

Esta noite á meia noite, Á meia noite seria, Ouvi cantarem os anjos No coração de Maria.

Por teu respeito, Maria, Perdi toda a liberdade; Acho-me prezo em teus braços Por minha livre vontade. Oh amor, namora a graça, Não namores formosura, Que a formosura sem graça É viver em noite escura.

Dá-me um beijo, dou-te dois, A minha paga é dobrada; Porque é brio dos amores Pagar e não dever nada.

D'aqui d'onde estou bem vejo Acenos de amor fazer; Eu sim quero, mas não posso Meus olhos p'ra lá erguer.

Eu adoro a Deos no céo, Os santos em seu altar, E o meu amor na terra, Não tenho mais que adorar.

Quero ter-te sobre o peito Onde bate o coração; Mas não digas a ninguem Os suspiros por que são.

Eu heide amar o meu bem, Diga o mundo o que quizer; Quem ama não quer conselhos, Quer só tudo o que amor quer.

Quem me dera ser retrós, Ou linha de toda a côr, Para andar junto a teu peito, Servindo de atacador. Quem se embarca, quem se embarca, Quem vem commigo, quem vem? Quem se embarca nos meus olhos, Que linda maré não tem!

Coitadinho de quem tem Seu amor alem do rio; Quer-lhe falar e não póde, Do coração faz navio.

Se o bem querer se pagasse Muito me estavas devendo; Nem com quanto tens me pagas O bem que te estou querendo.

Anda cá, perola fina, Que o meu peito desejava; No ventre de tua mãe Já meu coração te amava.

Perguntae ao sol se viu, À lua se conheceu, Às estrellas se encontraram Amor mais firme que o meu.

Menina, se quer ser minha, Ponha o pé na segurança; Pois hade andar tão direita Como o ouro na balança.

Amar por vicio é delirio, Por interesse é villeza; Por correspondencia é divida, Por affecto é firmeza. Lari-lo-lé, Como vae airosa, Com a mão na trança, Não lhe caia a rosa.

Os peixes viver não podem Separados da agua fria; Eu tambem viver não posso Sem a tua companhia.

O mar pediu a Deos peixes, Os peixes a Deos altura; Os homens a liberdade, As mulheres a formosura.

O mar pediu a Deos peixes Para dar aos pescadores; E eu peço a Deos saude Para lograr meus amores.

Não sei que sinto no peito, Não sei se é magoa se é dor; A não ser o que presumo, Não sei o que seja amor.

Esta noite sonhei eu, A outra sonhado tinha; Sonhei me tinhas amor, Acordei, vi-me sósinha.

Quando passares por mim Botae os olhos no chão; Bem podemos querer bem, O mundo dizer que não. Encostei-me ao pecegueiro Todo me enchi de flores; Menina tão pequenina, Tão perseguida de amores!

Oh rosa, já hoje em dia Quem mais faz menos merece; À terra é quem nos cria, Deos do céo que nos conhece.

Eu heide-te amar, oh rosa, Que és tão mal agradecida; Por bem fazer mal haver, São as pagas d'esta vida.

Nem a rosa da roseira, Nem outra qualquer flor, Nem a primavera inteira Vale mais que o meu amor.

Quando digo que te adoro Dizes, rosa, que te minto; . As magoas que por ti sofiro Deos as sabe e eu as sinto.

Rosa que estás na roseira, Deixa-te estar fechadinha; Que eu vou para muito longe, Quando voltar serás minha.

D'aqui para a minha terra É tudo caminho chão; Tudo são cravos e rosas Póstos pela minha mão. Chamaste-me trigueirinha, Isto é do pó da eira; Tu me verás ao domingo Como a rosa na roseira.

Chamaste-me trigueirinha, Eu não me escandalisei; Trigueirinha é a pimenta E vae á mesa do rei.

Tu me chamas pêra parda, Pêra parda quero ser; Lá virá o mez de agosto Em que me queiras comer.

Rosa branca toma côr, Não sejas tão desmaiada; Que dizem as outras rosas Rosa branca não vale nada.

O meu amor me disse hontem Que eu andava córadinha; Os anjos do céo me levem Se esta côr não era a minha.

Nas veias o sangue frio, No peito uma ardente chamma, A côr do rosto perdida... É doença de quem ama.

Rosa que estás na roseira, Deixa-te estar, que estás bem, Assim fresca e regalada Á sombra de tua mãe. O meu amor é um cravo, Só eu o soube escolher; Para o craveiro dar outro Hade tornar a nascer.

Dize que mal te fiz eu, Oh meu cravo de mil folhas? Sempre p'ra ti tenho olhado, Só tu para mim não olhas.

O cravo tem vinte folhas, A rosa tem vinte uma, Mas o cravo anda em demanda Por a rosa ter mais uma.

Eu fui ao jardim ás flores, Apanhei de umas e d'outras; Encontrei o meu amor, D'estas venturas ha poucas.

Fui ao jardim ás flores, Apanhei quantas eu quiz; Encontrei os meus amores, Oh que momento feliz!

Fui ao jardim ás flores Apanhei quantas havia; Só me faltou um suspiro Que por ti dei algum dia.

Fui ao jardim passear, Não achei o meu amor; Achei o retrato d'elle Na mais delicada flor. Fui ao jardim ás flores, Achei o jardim fechado; Até as flores se fecham Ao mesquinho desgraçado.

Nada tenho que te dar Do jardim d'este meu peito; Só uma flor bem bonita Que se chama amor perfeito.

Já não tenho coração, Que m'o tiraram do peito; No logar onde elle estava, Nasceu um amor perfeito.

Ai-la-ri-lo-lé, Bem te vi estar Á borda do rio A ensaboar.

Meu coração abre e fecha, Sem ser arca, nem bahu, Está fechado para todos, Aberto só para um.

Cravos da minha janella Não dou a rapaz nenhum; Falinhas dou as a poucos, Liberdade só a um.

De uma rosa até duas, Até tres te posso dar, Um ramilhete isso não, Que faz falta no rosal. As flores do meu jardim, De incarnadas aborrecem, Não se dão a quem as pede, Só sim a quem as merece.

Toma lá este raminho Que no mato apanhei; Vem ainda orvalhado Das lagrimas que eu chorei.

Toma lá este raminho Com quatro castas de flores; Todas quatro significam Parte dos nossos amores.

Toma la este raminho Com ponta de silva dentro; Tambem leva lirio roxo, Significa apartamento.

O branco que elle levava Significa virgindade; Quando me falam no ramo Meu coração se me abre.

O azul que elle levava Significa os ciumes; Se tu de mim queixas levas, Eu de ti levo queixumes.

O roxo que elle levava Significa sentimento; Eu já trago no meu peito Teu amor ha tanto tempo. Não cuidei que o lirio roxo Á beira d'agua secasse; Não cuidei que o meu amor Tão depressa me deixasse.

O verde que elle levava Quer dizer firme esperança; Já tenho ouvido affirmar, Quem espera, sempre alcança.

Toma lá este raminho, Leva amoras, que é luto; Quem tem seu amor ao longe, Por certo que soffre muito.

O cravo depois de seco Significa amor perdido; Antes que queira, não posso Tirar de ti o sentido.

De encarnado veste a rosa, De verde o manjaricão; De branco veste a açucena, De luto o meu coração.

Entre as mãos frias de neve Um raminho me puzeste; Levaste as rosas e os cravos, Deixaste a murta e o cypreste.

Adeos oh flor da açucena, Adeos tambem flor da murta; Quem me dera agora estar Nos braços de quem me escuta. Dá-me uma pinguinha d'agua, Quero molhar a garganta; Que eu sou como o rouxinol, Quando bebe, logo canta.

Rouxinol da penna verde, Não vindes ao meu jardim; Todas as penas se acabam, Só as minhas não tem fim,

O rouxinol do loureiro Faz o ninho aonde quer; É como o rapaz solteiro Em quanto não tem mulher.

O rouxinol do loureiro Tem o cantar solitario; Como pode ser sisudo Quem toda a vida foi vario?

Inda que o loureiro cresça Ao céo não hade chegar; Duzentos amores que tenha A ti não heide deixar.

O rouxinol quando canta Bota o pé no alecrim; Os olhos á manjerona, Dá combate ao jardim.

O rouxinol quando canta Tambem dá seu assobio; As moças quando namoram Não podem falar com brio. A oliveira é a paz Que se dá aos bem casados; A palma aos sacerdotes, Alecrim aos namorados.

A folha da oliveira Deitada no lume estala; Assim é meu coração Quando comtigo não fala.

Ha um anno que te amo, Ha dois que te quero bem; Ha tres te trago no peito Sem o dizer a ninguem.

À uma hora nasci, Às duas fui baptizado; Às tres andava de amores, Às quatro estava casado.

Se eu te não quero bem, Deos do céo me não escute; As estrellas me não vejam, A terra me não sepulte.

Menina, se sabe ler, Lêa no meu coração; Dentro d'elle hade encontrar Se lhe quero bem ou não.

Se eu soubera ler no mar, Lêra no teu interior; Via no teu coração Se ainda me tens amor. Se eu entrára no teu peito Sabía o teu interior; Mas eu como lá não entro Não sei se me tens amor.

Se eu quizera bem podéra Amar-te e querer-te bem; Mas eu bem quero e não posso Não sou de enganar ninguem.

Eu não quero, eu não quero, Eu não quero, tenho dito, Eu não quero o teu amor, Tenho outro mais bonito.

Oh Antonio, oh Antoninho, Retroz verde de cozer; Nascemos um para o outro, Que lhe bavemos de fazer?

Subi ao teu pensamento, Nunca tão alto me ví; Decahi da tua graça, Outro subiu, eu desci.

Oh cidra consid'ra, oh oidra, Oh cidra consid'ra bem; Depois da cidra partida Cidra, que remedio tem?

Ter amor é muito bom Quando ha correspondencia; Mas amar sem ser amado Faz perder a paciencia. Eu heide deixar de amar-te Como a agua deixa a fonte; Heide-te deixar andar Ao desamparo no monte.

O meu amor não é este, O meu amor traz divisa; Traz collete de setim, Botão de ouro na camisa.

O amor quando se encontra, Causando susto dá gosto; Sobresalta o coração, Faz subir a côr ao rosto.

Eu defronte e vós á vista, Eu falo, vós não falaes; Dae-me um aceno com os olhos, Já que não pode ser mais.

Se tivesse que dar, dava, Tivesse que dar, daria; Dava-te o meu coração, Comtigo nada perdia.

O sol prometteu á lua Uma fita de mil côres; Quando o sol promette á lua, Que fará quem tem amores?

Tudo no mundo varía, Nada ha que não se mude; Só não varía a amizade, Que se funda na virtude. Eu heide morrer donzella Segundo a minha tenção, Espero levar palmito Para debaixo do chão.

Eu amante e tu amante, Qual de nós será mais firme? Eu como o sol a buscar-te, Tu como a sombra a fugir-me.

Eu a amar-te e a querer-te, Tu a fugires de mim; É certo que mais te quero Do que tu me queres a mim.

Janella de páu de pinho Com pregadura amarella; Quem te tirára, menina, D'esse trajo de donzella.

Toma lá colchete de oiro, Aperta teu colletinho; Coração que é de nós ambos Deve andar conchegadinho.

Toma lá colchete de ouro, Aperta teu coração; O teu corpo delicado Inda me hade vir á mão.

Tu dizes que não, que não, Inda has de vir a querer; Tanto dá a agua na pedra Que a faz amollecer. Onze horas, meio dia, Quem não come desfallece; Assim é meu coração Quando te não vê padece.

Tudo que é verde se séca, Na maior zina do verão; Tudo que séca renova, Só a mocidade não.

Vivo triste e pensativo, Não tem fim a minha dor; Mas quem me manda chorar Por quem me não tem amor.

No secco mirrado tronco Escrevi o nome teu: Escrevi, mas não perdi, Que o tronco reverdecen.

Fui lastimar minha sorte Em cima de dois penedos; Um se levantou e disse Não descubras teus segredos.

Não cortes o cacho verde Da videira cerceal; Não contes os teus amores A quem te não fôr leal.

Ninguem descubra o seu peito Por maior que seja a dor; Quem o seu peito descobre É de si mesmo traidor. Ninguem descubra o seu pcito A nenhuma amiga sua; Quem o seu amor descobre Seu segredo põe na rua.

Oh, meu amor, não descubras Tuas penas a ninguem; Se o dizes a uma amiga, Essa amiga outra tem.

Ninguem descubra seu peito Com tenção de aliviar; Ha corações tão ingratos Que ouvem para contar.

Oh meu amor não estranhes De eu para ti não olhar; Isto são disfarces meus, Para o mundo não falar.

A cobra vae pelo monte, Cuida que ninguem a vê; Assim são os namorados, Não digo isto por você...

Que te importa a ti que eu siga Uma paixão que me arrasta? Se eu a sigo é o meu gosto, Para mim é quanto basta.

Toda a vida fui doidinha Por ter amor na cidade; Agora já o lá tenho, Já Deos me fez a vontade. Oh menina tenha assento Como as arêas do mar; Que estes rapazes de agora De nada se vão gabar.

Oh meu amor de algum dia, Queres-me tu ainda bem? —Essa pergunta está boa, Isso duvida-o alguem.

Aqui n'este canto canto, Aqui n'este recantinho, Aqui bate a pomba as azas, Aqui faz a pomba o ninho.

Tenho dentro do meu peito, Bem chegado ao coração, Duas letrinhas que dizem: Morrer sim, deixar-te não.

Tenho dentro do meu peito O que não quero dizer, Um bocadinho de amor Que me faz endoudecer.

Assim como n'este lenço Os fios unidos estão, Assim minha alma estivesse Unida ao teu coração.

O meu amor quer que eu tenha . Juizo e capacidade; Tenha elle que é mais velho, Que eu sou de menor edade. Andas morto por saber Onde tenho a minha cama; Tenho-a á borda do rio, Á sombra da espadana.

Não me fales á esquina, Que eu não sou mulher do mundo; Vem-me falar ao postigo, Bem sabes aonde eu durmo.

Meu coração é relogio, Minha alma ouve as badaladas; O dia em que te não vejo Trago as horas contadas.

Oh relogio de Valverde, Peço-te por caridade Que dês o meio dia cedo, A meia noite mais tarde.

Menina que está á janella Com seu rologio á cinta, Diga quantas horas são, Fale verdade, não minta.

O rosto ás vezes descóra, A flor se murcha ao tufão; Cae a folha, foge a aurora, Só não muda o coração,

Anda cá, meu preto, preto, Meu queimadinho do sol; Quanto mais preto mais firme, Quanto mais firme melhor. Falei-te de amor, sorriste, Mal te pudeste conter; Mais tarde, que então amavas, Fiz-te chorar sem querer.

Dá-me uma pinguinha d'agua, Lá da fonte do outeiro, E que me não saiba ao lodo, Nem á raiz do pinheiro.

A cantar e a bailar Ganhei uma saia nova; Tambem lhe ganhei a fita Para lhe deitar em roda.

Não quero saia de chita, Que me hão de chamar senhora; Quero saia de estamanha, Que é trajo de lavradora.

Oh moleira, oh moleirinha, A tua pedra anda em vão; Anda d'ahi, oh moleira, Vanos chegar-lhe o grão.

Oh rapazes e cachopas Vede lá por onde andaes; Que a honra é como o vidro, Se quebra, não pega mais.

Quem diz que o amor que custa E certo que nunca amou; Eu amei e fui amada, Nunca o amor me custou. Que passarinho é aquelle Que no ar faz ameaços? Com biquinho pede beijos, Co'as azitas pede abraços.

Que passarinho é aquelle Que está na flor do marmello? Com a bocca pede beijos, Com as azas quero, quero.

Que passarinho é aquelle Que alem deu um assobio? É o filho do senhor padre Que chamou ao pae seu tio.

Oh meu amor, quem me dera, Quem me dera sempre dar-te Beijinhos até morrer, Abraços até matar-te.

Toda a vida fui pastor, Toda a vida guardei gado; Tenho uma chaga no peito De me encostar ao cajado.

Os meus cordeiros nos montes Não comem, ficam pasmados; São brutos, tambem lamentam Os meus dias desgraçados.

Se eu quizera amores, Tinha mais que um moio; Mas quero só um, Que é trigo sem joio. Quem nos vir sempre juntinhos Nossa sorte hade invejar, Ou inveje ou não inveje, Eu sem ti não posso estar.

Minha mãe logo á noite:

« Maria, vae-te deitar!»

Ella pensa que eu que durmo,
E eu estou a namorar.

As estrellas do céo correm Todas n'uma carreirinha; Assim os amores correm Da tua mão para a minha.

Não sei que mal fiz ao sol, Que não dá na minha rua; Heide vestir-me de preto, Que de branco anda a lua.

Ando por aqui de noite, As folhinhas me põe medo; Bem puderas tu, menina, Tirar-me d'este degredo.

Oh minha estrella do norte, Agulha de marear, Vê lá por onde me guias, Quando te quero falar.

Oh estrellinha da guia, Vós guiaes meu coração, Retirae-me, retirae-me Da cegueira da paixão. Já no céo não ha estrellas, Senão uma ao pé da lua; Tenho corrido e não acho Cara mais linda que a tua.

Puz-me a contar as estrellas, Só a do norte deixei; Por ser a mais pequenina Eu comtigo a comparei.

As estrellas pequeninas Fazem o céo bem composto; Assim são os signaes pretos, Menina, n'esso teu rosto.

Pequenina e bem feita Assim se quer a mulher; Delgadinha da cintura, Que caiba por um anel.

Quando eu te vi, logo disse: Lindos olhos para amar, Linda bocca para os beijos Se a menina os quizer dar.

Quando eu vou para a missa, No adro faço parada; Vejo tanta cara linda, Só o meu amor me agrada.

Quando meus olhos te viram Meu coração te adorou; Na cadeia de teus braços Minha alma preza ficou. Quem pintou o amor cego Não no soube bem pintar; O amor nasce da vista, Quem não vê não pode amar.

Não se canse a natureza Em criar cousas em vão; Se não é para te amar, De que serve o coração?

Coração mais infeliz Do que o meu não pode haver; Ter a dita de te amar Para agora padecer.

Volve a mim teus lindos olhos, Que olhar só não é defeito; D'este modo vae nascendo Terno amor dentro do peito.

Entrei no templo do amor Para dar um juramento, Apenas vi o teu rosto Não jurei, mudei de intento.

Tinha feito juramento De não tornar mais a amar; Teus olhos logo fizeram Meu juramento quebrar.

Jurei não amar e amo, Confesso minha fraqueza; Esta culpa não é minha, É crime da naturcza. O teu peito é um altar, Com vellas e castiçaes; Os santos que lhe eu adoro São teus olhos, nada mais.

Dois olhos que tens no rosto Parecem-me dois ladrões; Elles póstos n'uma estrada Podem roubar corações.

Os meus olhos são dois pretos Que me chegaram de fóra; De lá me vieram livres, Captivei-os eu agora.

Costumei tanto os meus olhos A namorarem os teus, Que de tanto confundil-os Nem já sei quaes são os meus.

Os teus olhos negros, negros, São gentios de Guiné; De Guiné por serem pretos, Gentios por não terem fé.

Olhos pretos vão á fonte, Não sei que lá vão buscar; Não sei se vão buscar agua, Se penas para nos dar.

Os olhos dos meus amores São pretos, não tem maldade; Heide mandar fazer d'elles Um painel de Piedade.

Canc.

Os olhos do meu amor São confeitos, não se vendem; São balas com que me atiras, Cadeias com que me prendem.

Eu não sei que sympathia Meus olhos comtigo tem? Quando estou ao pé de ti Não me lembra mais ninguem.

Olhos pretos são bonitos, Gósto d'elles, mas... porem Tenho medo dos amores, São crueis, não pagam bem.

Olhos pretos são falsarios, Os azues são lisongeiros; Antes quero olhos castanhos, São os leaes, verdadeiros.

Heide deitar os meus olhos Áquelle poço sem fundo; Olhos que não tem ventura De que me servem no mundo?

Domingos e dias santos Aqui offendo a meu Deos; Vou á missa e não a ouço, Tudo pelos olhos teus.

Quem diz ser de gala o preto Entende pouco de côres; Eu amei dois olhos negros, Ambos me foram traidores. Eu não sei a côr que tinham Os lindos olhos que eu vi; O que eu sei é que eram negros, E que por elles morrí.

Esses teus olhos, menina, São dois vasos de alegria; Amal-os inda não pude, Deixal-os inda não queria.

Menina do lenço preto, Os olhos da mesma côr, Diga a seu pae que a caze, Que eu serei o seu amor.

Os olhos pretos são falsos, Os castanhos matadores; Os azues da côr do céo É que são os meus amores.

Oh olhos azues, tão claros, Cercados de bem querer, Eu em ti fitei os meus, Melhor me fôra morrer.

Os olhos azues são lindos, São custosos de encontrar, Quem tiver olhos azues Bem os pode arrecadar.

Por um teu mais terno olhar Déra da vida a metade, 'Num sorriso dera a vida, Por um beijo a eternidade. Se os teus olhos são brilhantes Que prendem meu coração, Se os teus braços são cadeias Amor me entrego á prisão.

Esses teus olhos brilhantes, Esse teu corpo formoso, Já me fazem andar triste Sem socego, nem repouso.

Os olhos requerem olhos; Os corações corações, Tambem as boas palavras Requerem boas razões.

Defronte de mim estão olhos Que as luzes me estão tirando; Lá darás contas a Deos Das penas que me estás dando.

O coração e os olhos São dois amantes leaes, Quando o coração tem penas Logo os olhos dão signaes.

Os meus olhos de chorar Fizeram cóva no chão, Cousa que os teus não fizeram, Não fizeram, nem farão.

Os meus olhos de chorar Fizeram covas no rosto; Todos dizem que te deixe, Não quero, não é meu gosto. Os meus olhos de chorar Já nenhuma graça têm ; Já os tenho reprehendido, Que não chorem por ninguem.

O coração pede, pede Terra para um pomar, Que meus olhos já se obrigam A dar agua p'r'o regar.

Os meus olhos são dois peixes, Navegam n'uma alagôa; Choram lagrimas de sangue Por uma certa pessoa.

Chorae olhos, chorae olhos, Que o chorar não é desprezo; A Virgem tambem chorava Quando viu seu filho prezo.

Anda cá se queres agua, Que os meus olhos t'a darão; Ella é pouca, mas é clara, Nascida do coração.

Oh amor! cabellos louros Com penteado tão certo; Sobrancêlhas de ouro fino, Olhinhos por quem me péreo.

Sobrancelhas como as vossas É impossivel havel-as; São laços de fita preta Com que se prendem estrellas. Os vossos beiços, menina, Ambos elles tem virtude; Em beijando a um doente Logo lhe dão a saude.

Teus cabellos me prenderam, Os teus olhos me mataram; Teus lindos pés me fugiram, Quando morto me deixaram.

Lindos cabellos que tendes, Que vos dão pela cintura, De noite servem de cama, De dia de formosura.

Vosso cabello dobado Dá mais de trinta novellos; Os teus olhos ramalhudos Quem os hade amar sem zellos?

Cabellinho entrançado Pelas costas ao comprido, N'esse nó que vós lhe daes Trazes o amor escondido.

Tendes o cabello louro, Pelas costas ao comprido: Parecem meadas de ouro A martello rebatido.

Menina ate o cabello, Que elle atado está-lhe bem; Se não tem fita para elle, O salgueiro verga tem. Já passei o mar a nado Nas ondas do teu cabello... Agora posso dizer Que passei o mar sem medo.

Essa tua mão de neve Quando na minha pegou, Devéras tinha feitiços, Que logo me infeitiçou.

Tuas mãos são branca neve, Teus dedos são lindas flores; Teus braços cadeias d'ouro, Laços de prender amores.

Oh meu amor, se tu fôres Ao tribunal das formosas, Escolhe-me as trigueirinhas, Que as brancas são enganosas.

Tendes o pé pequenino Do tamanho de um vintem; Podia calçar de prata Quem tão pequeno pé tem.

Tendes cara de papel, Nariz de penna aparada, Olhos de letra miuda, Bocca de carta fechada.

Meu amor, quem cala vence, Mais vence quem não diz nada; Em certas occasiões Mais vale a bocca calada. O sangue das tuas veias Gira no meu coração; Os teus braços são cadeias, Amor me entrego á prizão.

Tive hontem de noite um sonho, Que sonho tão divertido! Sonhei que tinha na cama A forma do teu vestido.

Eu nasci entre as estrellas, Ao pé do céo fui criado; Perdi-me na noite escura, Em teus braços fui achado.

Esta noite sonhei eu Comtigo, minha belleza; Acordei, achei-me só, Em sonhos não ha firmeza.

Dormindo estava sonhando Que te estava a dar abraços, Acordei, achei-me só, Mal hajam os sonhos falsos.

Esta noite estive, estive A conversa com o amor, Com a minha bocca na tua Como o orvalho na flor.

Menina, déste-me a morte, Dae-me agora a sepultura Mais acima dos joelhos, Mais abaixo da cintura. Lembranças do tempo alegre Me fazem entristecer; Quem ama não considera O que póde acontecer.

Ninguem se fie nos homens, Nem no seu doce falar; Tem as palavrinhas doces, Coração de rosalgar.

Namorei-me, namorei-me, Não me soube namorar, Namorei-me de um vadio Que me não sabe estimar.

Se eu soubera quem tu eras, Quem cra teu coração, Duas falas que te eu dei Ou eu as daria ou não.

Se eu soubera quem tu eras Ou eu te amaria ou não; Agora que já o sei Padeça meu coração.

Fui encontrar a desgraça Onde as mais acham prazer; Amor que dá vida a tantos, Só a mim me faz morrer.

Eu fui a mais desgraçada Das filhas de minha mãe; Todas tem a quem se cheguem, Só eu não tenho ninguem. Não sei que quer a desgraça Que atrás de mim corre tanto? Heide parar e mostrar-lhe Que de vel-a não me espanto.

Eu quero bem á desgraça, Que sempre me acompanhou; Tenho odio á ventura, Que bem cedo me deixou.

Alma, vida e coração Tudo, tudo já te dei; Se tendes tudo que anima, Como sem ti vivcrei?

Quem tira da prata a liga Fica a prata desligada; Quem por ti arrisca a vida Não pode arriscar mais nada.

Não tenho mais que te dar, Nem tu mais que me pedir; Dar-te-hei meu coração E a chave para o abrir.

Já la vae, já se acabou A nossa felicidade; Só me resta d'esta vida Uma terna saudade.

Não me importa que eu não logre Tua mão mimosa e bella; Apezar do meu tormento Gósto de penar por ella. Eu morro por ti, se morro! Tu me deves animar; Anima-me, que eu prometto Viver só para te amar.

Um impossivel me mata, Por um impossivel choro; È impossivel que vença Um impossivel que adoro.

Oh amor, que te fiz eu, Para por ti ser deixado? Se o bem querer é um crime, Só n'isso serei culpado.

Justos céus por que me déstes Uma alma capaz de amar? Se alma sem amor não pode Livremente respirar?

Não julgues um só instante Que te posso ser ingrata; Bem sabes que por ti sinto Uma paixão que me mata.

Quem pudéra acreditar Se o teu sentido assim é; Mas eu sempre atraiçoada Em nada posso ter fé.

Tenho feito juramento Não amar quem me amofina; Mas não posso, que é mais forte A paixão que me domina. Faz não ver a falsidade A paixão com que te adoro; Quando me lembra deixar-te Da mesma lembrança choro.

Tenho o meu peito ralado Á força de padecer; Esta pena é um scgredo Que ninguem hade saber.

Tenho dentro do meu peito Duas pennas a bulir; Uma diz que quer amores, Outra d'elles quer fugir.

Façamos, meu bem, as pazes Como foi da outra vez; Quem quer bem sempre perdôa Uma... duas, até tres.

Não quero fazer as pazes Como foi da outra vez; Quem quer bem nunca offende Nem uma, quanto mais tres.

Se eu tivera não pedira Cousa nenhuma a ninguem; Eu por não ter é que peço Lealdade a quem a tem.

Não me peza de te amar, Pois não gósto d'esta vida; Só me peza ser leal E tão mal correspondida. Se me não sabes amar, Vem cá que eu te ensinarei; O meu mestre foi Cupido, Vê lá se não saberei.

O meu amor de ciumes Não quer que fale a ninguem; Falo para que me falem, Não sou de enganar ninguem.

O vir á fonte de noite Nunca fez mal a ninguem; Isto de quem tem má lingua Tira a honra a quem a tem.

Oh falsa, mil vezes falsa, Oh falsa, que me vendeste; Quanto te deram por mim, Que dinheiro recebeste?

Salta-me o sangue das veas, Oh que sem causa me feres; Se alguma cousa precisas, Dize, amor, isso que queres.

Choro lagrimas de sangue Para teu divertimento; Quero que vivas alegre À custa do meu tormento.

Oh falso, permitta o céu Já que me pagas tão mal, Que o primeiro amor que tenhas Que te não seja leal. Oh quantas vezes, oh quantas, Falso, por mim chorarás: Quando remedio não tenhas Então te arrependerás.

Triste sou, triste me vejo Sem a tua companhia; Triste sou, que nem me lembra Se alegre fui algum dia.

Tenho um amor, tenho dois, Tenho tres, não quero mais; Para que heide qu'rer amores Se elles me não são leaes?

O amor que eu em ti puz Antes o puzera n'agua; A agua vae e não volta, Não deixa penas, nem magua.

Amor, não venhas irado, Suspende a tua vingança; Bem me basta o meu martyrio De te amar sem esperança.

Antoninha, cara linda, Rosto cheio de signaes; Palavras que dás a outro São facadas que me daes.

O sol para todos nasce, Só para mim escurece; Desgraçada creatura, Que até o sol me aborrece! Meu amor, eu sou sincera, Não pretendo enganar-te; Mil vezes protesto e juro Antes morrer que deixar-te.

Se os campos todos falassem, Que diriam os rochedos? Então se descobririam Nossos primeiros segredos.

Quem de mim te poz tão longe Não teve boa eleição, Quanto mais longe da vista, Mais perto do coração.

Pelo cantar da sereia Se perdem os navegantes, Perdem-se as mães pelos filhos, As damas pelos amantes.

Quem me déra já lograr D'esses teus olhos as luzes; Mais de quatro ficariam Na bocca fazendo cruzes.

Mal de amores não tem cura, Mal de amores cura tem; Ajuntem-se dois amores Mal de amor cura-se bem.

O sol é a caixa de ouro, A lua é fechadura, As estrellas são as chaves Que fecham minha ventura. Acredita que eu já tenho A minha tenção formada; Tanto bem que me quizeste Nunca me serviu de nada.

Os meus primeiros amores Mandei-os ao rosmaninho; Estes que eu agora tenho Vão pelo mesmo caminho.

Impossivel, sem ser Deos, Haver quem de ti me aparte; Se houver quem se opponha a isso Haja logo quem me mate.

Amar, morrer, padecer Não pode ser tudo junto; Quem morreu acaba a vida, Quem ama padece muito.

És espelho onde me vejo Cada vez que te visito; És egual ao meu desejo, Não ha nada mais bonito.

Triste quem d'amores morre, Mais triste quem d'amor vive; Que eu morro pelos que tenho, E pelos amores que tive.

Quando te não conhecia Nada de ti se me dava; Sem pensamento dormia, Sem cuidados acordava. Mil cadeias são teus braços, Mil grilhões os teus carinhos, Que prenderam meus afagos Nos mais agudos espinhos.

As saudades te persigam, Que te não possas valer; Para que saibas, ingrato, Quanto custa o bem querer.

Meu amor, se te arrependes De algum bem que me fizeste, Dá-me os beijos que eu te dei Pelos que tu já me déste.

De que me servem sem ti Os bens que a fortuna dá? Sem os bens tambem eu passo, Mas sem ti quem viverá?

Quando eu nasei chorava, Chorava de ter nascido; Parece que adivinhava Que estava o mundo perdido.

Já o mar anda de luto, Navios e embarcações; Já se não pagam finezas Senão com ingratidões.

Eu amei a um ingrato, Que me arrastou pelo chão; Mesmo assim eu gósto d'elle, Vejam a minha paixão. A paixão domina a gente, Eu d'ella estou dominada; D'aqui para a sepultura É pouco, não custa nada.

Quem quizer scr bem querida Não se mostre apaixonada; Uma paixão conhecida Então é que é desgraçada.

Alem vae a presumida, Rua cheia, sem ninguem; Ella cuida que é bonita, Nada d'isso ella tem.

Menina, não seja vária, Reprehenda o pensamento; Olhe que o amor dos homens, Dura muito pouco tempo.

Ingrata desconhecida Que te custava dizer: Amor busca a tua vida, Que eu tua não quero ser?

Oh estrellinha do norte, Vae andando que eu já vou; Deitando claras luzes Já que o amor me deixou.

Trocastes a mim por outra, Trocastes amor, trocaste; Tu me dirás a seu tempo Quanto na troca ganhaste. D'aqui d'onde estou bem vejo Estarem-me offendendo; Porem faço que não ouço, É mundo! vamos vivendo.

Das ingratas que ha no mundo Tu és a de maior fama; Que tratas com tyrannia A quem devéras te ama.

Quem quer ver um infeliz Que no triste mundo nasceu? Para penas está vivo, Para gloria já morreu.

Quem quer ver um infeliz Que nasceu ao pé da faya? Não ha desgraça nenhuma Que n'este infeliz não caia.

Eu heide amar uma pedra, Deixar o teu coração; Uma pedra não se muda, Tu mudas-te sem razão.

Se os meus olhos te offendem Eu mesmo tiral-os-hei; Não quero ter no meu rosto Cousa que offenda ninguem.

Tudo o que é triste no mundo Tomára que fosse meu, Para vêr se tudo junto Era mais triste do que eu. Já la vae, já se acabou O tempo que eu te amava; Tinha olhos e não via . A cegueira em que andava.

Já o sol, minha menina, Não nasce aonde nascia; Já não morre por amores Quem por amores morria.

A menina chóra, chóra, Chóra por que eu a enganei; Chóra, mas é n'este mundo, Que no outro penarci.

Alevanta esses olhos Debaixo d'essas pestanas, Que eu quero conhecer As luzes com que me enganas.

Tenho mandado fazer, Que não posso fazer tudo, Um cofre de paciencia, Para viver n'este mundo.

Oh coração retrahido, Oh cara cheia de enganos, Que é da paga que me déste De te eu amar tantos annos?

Coração, meu coração, Com uma faca te heide abrir, Que te deixaste prender De quem podias fugir. Coração não andes triste, Anda alegre se puderes; Algum dia será teu O que tu agora queres.

O meu coração é teu, Bem o podes entender; Antes que a morte me leve Nos teus braços me heide vêr.

Os corações não se vendem, São cousas de alto valor; Não se vendem por dinheiro, Rendem-se á força do amor.

Não ha dor que tanto custe, Como a dor do coração; Todos os males tem cura, Só este mal é que não.

Oh penas não venhaes juntas, Que não quer meu coração; Vinde de duas a duas, Dae logar ás que cá estão.

Se mil corações tivesse Com elles eu te amaria; Mil vidas que Deos me désse Em ti as empregaria.

Não se me dá que outrem logre Amores que já logrei; Faço de conta que foi Vinha que já vindimei. Qualquer pessoa que chegue A possuir-te ou gozar-te, Scrá mais feliz do que eu, Mas não mais capaz de amar-te.

Se pensas que por ti morro, Ou por ti tenho paixão, Nunca fui apaixonada Da fructa que cáe no chão.

Quando o sovreiro dér baga, E o loureiro dér cortiça, Então te amarer meu bem, Se não me dér a preguiça.

Meu amor em braços d'outro Como estava divertido! Deixal-o ter essa gloria, Que a paixão fica commigo.

Á minha porta está lama, Á tua fica lameiro; Quando falares dos outros Olha para ti primeiro.

Passci pela tua porta Pela cantada do gallo; Ouvi-te dar um suspiro, Quantos terias já dado!

Se te enfastia eu querer-te É força por fim deixar-te; Ensina-me a aborrecer-te, Que eu não sei senão amar-te. Ai Jesus, eu vivo triste, Que já não tenho amor; Eu sou como o cypreste Que de triste não dá flor.

Oh acypreste dos valles, Retiro dos passarinhos, A quem déstes os abraços Dá-lhe tambem os beijinhos.

Se o passarinho vendesse As pennas que Deos lhe deu, Tambem eu vendia as minhas, Ninguem as tem mais do que eu.

Passarinho que cantaés Nesse raminho de flores, Cantae vós, chorarei eu, Que assim faz quem tem amores.

Amor impossivel vence, Amor tudo facilita; Quem quer bem a nada attende, Quem ama a tudo se arrisca.

Vai depressa oh creatura, Vai depressa, que eu não vou; Já me parece loucura Amar a quem me deixou.

Eu gosto de te encontrar E tremo quando te vejo; Que te não posso falar Á medida do desejo. Coração porque palpitas De um modo tão desuzado? Sentes-te de amor ferido, Que assim estás maltratado.

Vac-te embora, amor ingrato, Que eu não quero nada teu; Foste repartir com outro Um amor que era só meu.

Quem tiver dois corações Dê-me um, que bem o emprega; Que aquelle que eu tinha dei-o A quem agora m'o nega.

Lindos olhos tem amor, Inda agora reparci, Se reparára mais cedo 'Não amára a quem amei.

Se te adorei foi um sonho, Se te quiz foi falsidade; Foi em quanto não achei Amor á minha vontade.

Aquella menina cuida Que não ha outra no mundo; Não ha um poço tão alto Que se lhe não chegue ao fundo.

Já te quiz, já te não quero, Já te amei, já te não amo; A minha pouca assistencia Dar-te-ha o desengano. Já passei o mar a nado, A nado como uma enguia; Mais vale não ter amores, Do que passar agua fria.

Algum dia, meu brinquinho, O meu regalo era ver-te; Agora tanto me vale Ganhar-te como perder-te.

Menina, não traje branco, Que o branco logo se suja; Trago amarello, côr de ouro, Que é o que agora se uza.

O amor em quanto novo Ama com todo o cuidado; Depois de venda na mão Mostra papel de enfadado.

Eu tenho quatro amores Dois de manhã, dois de tarde; Com todos me rio e brinco, Só a um falo verdade.

Se ouvires assobiar Não digas que é caçador: Anda agora uma moda De assobiar ao amor.

Se você me não queria Para que me acarinhou? Para agora me deixar No estado em que estou. Oh José, pinheiro alto, Sombrinha de todo o verão; Todo o amor se me rende, Só o teu, oh José, não.

Quando eomecei a amar-te Deitei sortes á ventura; Quando me quiz retirar Já meu mal não tinha eura.

Quando eu te queria bem Mandava parar o vento, Agora que te não quero Nem me vens ao pensamento.

O melro eanta na faya, Escutai o que elle diz: Quem fez o mal que o pague Menos eu que o não fiz.

Ai quem me déra ter mãe, Inda que fosse uma silva; Inda que ella me arranhasse Sempre eu era sua filha.

Dizes que eu não tenho mãe, Tenho uma como o sol; Quando fôres á egreja Olha para o altar mór.

O tempo em que eu já te amei Melhor estivera doente; Tempo tão mal empregado, Dado de tão bôamente. Eu amei a uma ingrata Que tão mau pago me deu; Ninguem me fale mais n'ella, Que ella para mim morreu.

Coração que a dois adora Que firmeza pode ter? Só se for coração de homem, De mulher não pode ser.

Oh alta serra de neve D'onde o penedo cahiu; Ninguem diga o que não sabe, Nem affirme o que não viu.

Oh meu amor não embarques, Olha o mar que não tem fundo; Olha o mar é como os homens, Que enganam a todo o mundo.

Já não quero mais amar, Que eu do amor tenho medo; Não me quero arrisear A pagar o que não devo.

Assentado n'uma pedra Ouvi dar a meia noite; Coitado de quem espera O que ha de vir da mão d'outrem.

As estrellas se admiram D'este meu andar de noite; As passadas serão minhas, O proveito será d'outrem. Oh pedras d'esta calçada Levantai-vos e dizei Quem vos passeia de dia, Que de noite bem eu sei.

'Num só momento que eu tenha A dita de te encontrar, Em segredo te diria O motivo de eu penar.

Lá no céo vae uma nuvem, Todos dizem—bem a vi; Todos falam e murmuram, Ninguem olha para si.

Encostei-me á cana verde Cuidando que não quebrava; A cana verde era ôca, Cousa que me não lembrava.

Não fui eu o que te amei, Nem eu nunca te amaria; Entre tantos que te adoram Qual de nós feliz seria?

Á tua porta está louro, Á minha está o loureiro; Quando falares cm mim Olha para ti primeiro.

Loureiro, verde loureiro, Quem te poz n'este caminho? Quantos passam e não passam Todos tiram seu raminho. O amor e o ciume Fizeram paz e união; Quem tem amor tem ciumes, Quem tem zelos tem paixão.

Vae, amor, por esse mundo Procura melhor riqueza, Se a não encontrares volta Aos restos d'esta pobreza.

Oh minha menina bella Ponha o seu amor só n'um; Não traga tanto á trella, Pode ficar sem nenhunt.

No alto d'aquella serra Andam dois coelhos bravos; É tempo de se juntarem Aquelles dois namorados.

Heide escrever a Cupido Mandando-lhe perguntar, Se um coração offendido Tem obrigação de amar.

Amar e saber amar Isso faz qualquer amante; Amar depois de offendida Só eu porque sou constante.

Amar e saber amar São pontinhos delicados; Os que amam não têem conta, Os que sabem são contados. Amar e saber amar Qualquer amante faz isso; Mas amar com lealdade Só eu nasci para isso.

Eu heide amar uma rocha E não te heide amar a ti; Que uma rocha é sempre firme E tu és falsa para mim.

Quando eu quiz tu não quizestes, Tivestes uma opinião ; Agora queres, não quero, Tenho minha pretenção.

Heide ir para aquella serra, Com meus ais quebrar penedos; Para fazer uma torre Para fechar meus segredos.

Se te não amo falleço, E se te amo ha quem me mate; De todas as sortes morro, Quero morrer a adorar-te.

Heide-te amar é meu gosto Corra o perigo que correr; Uma vida só que tenho Quero por ti padecer.

Corri todo o mar á roda C'uma vela branca accesa; Em todo o mar achei fundo, Só em ti pouca firmeza. Se eu soubesse que voando Alcançava o que desejo, Depressa formava azas, Que as penas são de sobejo.

Por te amar perdi a Deos, Por teu amor me perdi; Agora vejo-me só Sem Deos, sem amor, sem ti.

Tenho um vestido de penas A fazer n'um alfaiate; Eu as fiz eu as causei, É bem que as penas me matem.

Quebrem-me estas cadeias, Tirem-me d'esta prisão; Que eu não vivo muito tempo Na tua separação.

Meu amor por algum tempo Me hade vir a desprezar; Antes que tal chegue a vêr, Oh morte, vem-me buscar.

Ferros de el-rei são prizões, Mas o amor ainda é mais forte; Para os ferros inda ha lima, Para o amor nem a morte.

Quem hade passar os dias, Sem gosar tua amisade? A vida já não desejo, A morte é felicidade. Uma só palavra tua Decide da minha sorte; Dar-me o sim é dar-me a vida; Dar-me o não é dar-me a morte.

Das lagrimas faço contas Com que reso ás escuras; Oh morte que tanto tardas! Oh vida que tanto duras!

Ámanhã por estas horas Onde estará o meu corpo? Estará n'esses teus braços, Ou na sepultura já morto.

Eu heide morrer, morrer, Não sei a hora, nem quando; Terra que me hasde comer, Podes-te ir apparelhando.

Abre-te oh penha constante Serás minha sepultura, Se te não abres, oh penha, Digo-te penha, que és dura.

Anda, oh morte, vem aqui, Que te quero perguntar, Quem morre de mal de amores Se vae para bom logar?

Oh morte para que levas Desejosos de viver? Oh morte leva-me a mim, Que desejo bem morrer. Se ouvires dizer que eu morro, Não tenhas pena, meu bem; Que a morte de um desgraçado Não causa pena a ninguem.

Quando vou por meu caminho A chamar pela ventura, Não acho melhor descanço Do que a paz da sepultura.

Apezar da triste morte, Eu sempre te heide adorar; Custe o sangue, ou custe a vida, Custe, amor, o que custar.

Oh rosa, quando morreres, Quem te hade dar a mortalha? Co' as folhas da mesma rosa, Vae a rosa amortalhada.

Põe na minha sepultura Aonde enterrado fôr, A cada canto uma letra: A—M—O—R, amor.

Heide mandar escrever Sobre a minha sepultura: — Aqui jaz quem sempre teve Muito amor, pouca ventura.

Sobre a minha sepultura Um epitaphio heide pôr: — Aqui jaz quem viveu sempre Em desgosto, pranto e dor.

·Canc.

Ainda depois de enterrado Debaixo do frio chão, Hasde o teu nome encontrar Dentro do meu coração.

Quem me levar para a cova Deixe-me á porta da egreja; Não ha mulher venturosa, Nem homem que leal seja.

Se passares pelo adro No dia do meu enterro, Diz á terra que não coma As tranças do meu cabello.

Se passares pelo adro, Tira o chapéu, resa á cruz; Que o meu amor é mordomo Da capella de Jesus.

Heide deixar que me enterrem Onde tu fores á missa; Que inda depois de enterrado Quero estar á tua vista.

Pelo amor de Deos te peço, Move de vagar teus passos; Debaixo d'esses teus pés Anda meu corpo em pedaços.

Meus males, minhas desditas Remedio não podem ter; Só deixarei de ser triste Quando acabar de viver. Noite escura, noite escura, Cobre-me com o fato teu; Vim achar tudo de luto, O meu amor já morreu.

Puz um pé na sepultura, Uma voz me respondeu: — Tira o pé, que estás pisando Um amor que já foi teu.

Puz um pé na sepultura Onde estava corpo humano; Ouvi uma voz dizer-me: Não me pises, oh tyranno.

Anda cá, meu amor morto, Dize lá quem te matou; Se te matou minha ausencia, Ressuscita, aqui estou.

Quem disser que a vida acaba, Digo-lhe eu que nunca amou; Quem deixou ficar saudades Nunca a vida abandonou.

Ai, quem me déra morrer, Depois de morto ter vida, Para vêr quem te lograva Prenda tão d'alma querida.

Tu chamas-me tua vida, Mas tua alma eu quero ser; Que a vida morre com o corpo, E a alma eterna hade ser. Se amor dura alem da morte, Constante sempre heide ser; Se amor dura só na vida Heide amar te até morrer.

De cada vez que te vejo Devo-me ir confessar: Eu não pécco em te vêr, Pécco em te desejar.

Aqui tens meu coração, Vinga n'elle meus delictos; Crava-lhe um punhal agudo, Não te dôas de seus gritos.

Aqui tens meu coração, Retalha-o como um marmello, Que dentro d'elle hasde achar O bem e o mal que te quero.

Aqui tens meu coração, Se o queres matar bem podes; Olha que estás dentro d'elle, E se o matas tambem morres.

Não te inclines a meu peito, Olha que te hasde ferir; Que as setas em mim são tantas Que passam de mais de mil.

Se as saudades matassem, Muita gente morreria; Mas as saudades não matam Senão no primeiro dia. Puz-me a chorar saudades Ao pé do verde jasmim; Uma flor me respondeu: Cala-te, tudo tem fim.

Toda a vez que me eu alembro Que de ti me heide apartar, Enchem-se-me os olhos de agua Com vontade de chorar.

Eu heide ir áquelle mar, Se elle me quizer ouvir, Que abrande as suas ondas, Quer o meu amor partir.

Quero dar as despedidas, Quero dal-as e não posso; Tenho o meu coração prezo Por um fio de ouro ao vosso.

Oh amor, hoje é o dia Que se apartam corações; Não se hãode apartar os nossos, Que estão prezos com grilhões.

Oh triste segunda feira Da semana que hade vir, Quaes serão os tristes olhos Que te hãode vêr partir.

Meu amor na despedida Nem um só ai pôde dar; Pôz a mão sobre meu peito, Não fez mais que suspirar. Meu amor na despedida Nem uma fala me deu; Fôz os seus olhos no chão, Ficou a chorar mais eu.

Quizera não conhecer-te, Quizera não adorar-te, Para não morrer de pena No momento de deixar-te.

Quem vive ausente não pode Dizer que logra ventura; Porque uma saudade é morte, Uma ausencia sepultura.

Amores ao pé da porta, É que eu gostava de ter; Inda que eu lhe não falasse, Os olhos gostam de vêr.

An la cá, se queres vêr Uma cruel despedida; Dois amantes que se apartam, Um sem alma, outro sem vida.

Se algum dia aqui voltares Falar-te de mim quem hade! Se em nenhures me encontrares Busca por mim na saudade.

Dizem que o chorar consola, Eu chorar não chorarei; Que assim perdia a saudade A que já me acostumei. O meu amor foi-se, foi-se, Sem se despedir de mim; Do mar se lhe façam rosas, Do navio um jardim, Das velas uma açucena Para se lembrar de mim.

Se fôres ao mar lá fóra Não me leves no cuidado; Senta-te á sombra da vela, Dorme o somno descançado.

Andaes vestido de azul, O azul é que eu venero; O azul é navegante, Eu tambem navegar quero.

Dizei-me quanto é que custa O azul com que brilhaes, Que me quero vestir d'elle Antes que encareça mais.

Muito padece quem ama, Mais padece quem adora; Mais padece quem não vê O seu amor toda a hora.

Ausente de um bem que adoro, Meu amor não faz mudança; Quanto mais ausente vivo, Mais o trago na lembrança. Ausente do meu amor, Nada me pode agradar; Eu não vivo para o mundo Vivo só para o amar.

Toda a vez que tu me alembras, Vou á janella e digo: Onde estarás tu agora, Disvello do meu sentido!

Porque o mar é triste e alegre Faz o passado lembrar! Faz lembrar tempos felizes, Faz tristesas despertar.

Lagrimas me põem á meza, Suspiros são meu comer; Saudades são meu sustento, Até te tornar a vêr.

Suspiros me dão combates Por não 'star á tua vista; Deos me chege ainda a tempo Que de continuo te assista.

Suspiros me dão combates, Commigo batalhadores, Desgraçado é quem toma Por pouco tempo amores.

Suspiro que nasce d'alma, Que á flor dos labios morreu, Coração que o não entende Não o quero para meu. Dei um ai, e não ouviste, Suspirei, não déste fé; O meu coração é teu, O teu não sei de quem é.

Suspiro por ti, meu bem, Mas que vale suspirar? Quanto mais por ti suspiro, Menos te posso lograr.

Do céo caiu um suspiro Que no ar se desfolhou; Quem n'este mundo não ama, No outro não se salvou.

Suspiros, ais, e tormentos, Imaginações, cuidados, São o manjar dos amores Quando vivem separados.

Suspirar continuado Tambem serve de alimento; Ai! quantos ha que suspiram A má hora e a mau tempo!

Suspirava por te vêr, Já matei esta saudade; Muito custa uma ausencia A quem ama na verdade.

Suspirar é meu destino Quando de ti ando ausente; Nada me serve de alivio, Só comtigo estou contente. Oh meu amor, quem te disse Que eu dormindo suspirava? Quem te disse não mentiu, Que eu alguns suspiros dava.

Foram tantos meus suspiros Ao vêr que me ias deixar, Que as mesmas aguas do rio Inda vão a suspirar.

Não ha flor como o suspiro, Na minha opinião; Todas as flores se vendem, Só os suspiros se dão.

Uma saudade me mata, Um suspiro me detem; Uma esperança me anima De tornar a vêr meu bem.

'A saudade é uma flor, E dispõe-se em qualquer vaso; Mas uma saudade firme Só se encontra por acaso.

A saudade é um mal Que nem respirar permitte, É uma ancia, é um tormento, É uma dor sem limite.

A paixão tem uma filha Que se chama saudade; Eu sustento mãe e filha Bem contra minha vontade. Se por minha desventura Longe de ti vou viver; Não esperes me vêr mais, Que eu de certo vou morrer.

É tão triste o meu viver, Que até de mim tenho dó; Ausentou-se o meu amor, Paciencia, vivo só.

Meu amor na despedida Nem uma só fala me deu; Quiz falar, não pôde, afflicto, Quiz falar, emmudeceu.

Eu dei um ai sobre os montes, Accudiram-me as montanhas; Ai de mim que já não posso Soffrer ausencias tamanhas.

Desgraça minha foi vêr-te, A primeira vez falar-te; Ventura foi conhecer-te, Mas que destino...deixar-te!

Nem o tempo, nem a morte, Nem a desgraça tambem, Fará que de ti me esqueça, Lindo amor, querido bem.

Não ha cousa que mais cheire Do que a larangeira em flor; Não ha cousa que mais custe Do que a ausencia do amor. Oh terra dos meus amores, As costas te vou virando; Minha bocca se vae rindo, Os meus olhos vão chorando.

Junto a ti sinto ternura, Ausente de ti saudade; Não sei em qual d'estes lances Tenho menos liberdade.

Não te posso acompanhar, Seguir-te não posso, não; Lá irão onde tu fores Os ais do meu coração.

Eu ausente do meu bem, Meu bem ausente de mim, Diga-me quem sabe amar, Se eu posso viver assim?

Lá no céo está uma estrella Que se parece comtigo; Nos dias que te não vejo, A estrella é o meu alivio.

Sempre estás: adeos, adeos, Com esse adeos me mataes; Queira Deos não digas tu Adeos para nunca mais.

Mal haja quem inventou No mar andarem navios; Que esse foi o causador De meus olhos serem rios. Quanto se sente na morte, Quanto na ausencia se sente! A morte é ausencia eterna, A ausencia morte apparente.

Amores ao longe, ao longe, Mais vale ao longe que ao perto; Inda que o mundo murmure, Ninguem o sabe de certo.

Oh meu amor, se te fôres Leva-me na tua alminha; Eu sou como a borboleta, Onde quer vae metidinha.

Vae quasi a fazer um anno Que por estas margens ando Solitario, n'estes bosques Minhas lagrimas chorando.

Fecharam-me a minha terra Com montanhas ao redor; Ai de mim, ficou lá dentro Fechadinho o meu amor.

Se os meus tristes ais voassem, Daria mil cada hora; Iriam bater no peito De quem me lembrou agora.

Debaixo da fria campa, Os ossos mirrados 'stão; Elles mesmo 'stão sentindo A nossa separação. Debaixo do frio chão, Onde o sol não tem entrada, Abre-se uma sepultura, Mete-se uma desgraçada.

Meu amor, que estás tão longe, Ausenta-te e vem·me ver; Olha que as vidas são curtas, Pode algum de nós morrer.

Olhos que andaes ausentes, Que na villa não entraes, Tirae carta de seguro Em quanto vos não livraes.

Da minha janella vejo A Senhora das Areias, Que me guarda o meu amor Que anda por terras alheias.

Quem me dera agora vêr Quem me agora aqui lembrou; O meu amor que é tão lindo, Que tão longe de ti estou.

Rio que vas para baixo, Passas por um bem que adoro; Se te faltarem as aguas, Leva as lagrimas que choro.

Tenho de ti muita pena, Pena de te vêr penar; Pena de te vêr ausente, De te não poder lograr. Vejo mar e vejo terra, Vejo espadas a luzir; Tenho o meu amor na guerra, Não lhe posso acudir.

Oh sette-estrello, que andaes De noite n'essas alturas; Dae-me novas do meu bem, Que eu d'elle não sei nenhumas.

Quem me dera saber ler, Prenda que tanto gostava, Para saber lêr as novas Que o meu amor me mandava.

Desgraçado foi o pae Que deu a uma filha o lêr; Porque namora por carta Sem a mäesinha saber.

Quem perdeu o que eu achei À porta d'uma donzella? Foi uma carta de amores, Alguem chorará por ella.

Tenho no meu coração Letras que se podem lêr, Que dizem claramente Heide amar-te até morrer.

Se eu tivera papel d'ouro, Comprára pena de prata; Apurára os meus sentidos, Escrevia-te uma carta. O papel em que te escrevo Tiro-o da palma da mão; A tinta sae-me dos olhos, A penna do coração.

Com a penna escrevo penas; Com penas soletro dores; Com que penas não escrevo Uma carta aos meus amores!

Esta carta vae sem porte Remettida a quem quer bem; Tem crime de mão cortada Se n'ella bulir alguem.

Vae-te carta onde te eu mando As mãos do meu bem parar; Pede-lhe que com piedade De mim se queira lembrar.

Carta vae onde te eu mando, Que uns lindos olhos vás ver; Carta põe-te de joelhos Quando te quizerem ler.

Carta, se te perguntarem Quem foi o teu escrivão, Dize que foi uma pena Nascida do coração.

Manda-me de lá dizer O preço que o roxo tem, Que me quero vestir d'elle Por ausencia do meu bem. O roxo é sentimento, Eu sou a que estou sentida; Sinto mais a tua ausencia Do que a minha propria vida.

O roxo é sentimento, Trago-o na minha almofada; Com o sentido no amor Não côso, nem faço nada.

Com pena pégo na penna, Com pena quero escrever; Caiu-me a penna no chão Com pena de te não vêr.

Atirei a penna ao ar, Caiu no chão, fez um S; Ande lá por onde andar, Nunca o meu amor se esquece.

Fugiu-me a minha pombinha, Já não tenho portador, Já não tenho quem me leve Uma carta ao meu amor.

Procurei a um letrado: Qual era pena mais viva, Se uma ausencia dilatada, Se uma cruel despedida?

Oh rola, que vas rolando A fugir do gavião, Ella vae na vêa d'agua, Barqueiro tende-lhe a mão. Lá vem o barco á vella, Lá vem a sardinha bôa, Lá vem o meu amorsinho Assentadinho á prôa.

Se estas arvores falassem, Qualquer d'ellas te diria, Que a cantar por ti chamava, Que a chorar por ti vivia.

Fui vêr-te, estavas doente, Encostei-me no teu leito: Levanta-te e vem commigo, Roubador d'este meu peito.

Abre-te, janella d'ouro, Apparece resplendor; Veste-te e anda commigo, Meu delicado amor.

Oh minha bella menina, Oh bella, se ella quizer, Heide ir pedil-a a seu pae, Para ser minha mulher.

Menina lá da janella, Dê-me a mão, quero subir, Que eu sou muito vergonhoso, Pela porta não sei ir.

Eu heide-te amar, amar, Heide-te querer, querer; Heide-te tirar de casa Sem a tua mãe saber. Cravo roxo á janella É signal de casamento; Menina recolha o cravo, Que o casar tem muito tempo.

O anel que tu me déste N'aquella dansa da aldea, Era o élo que faltava P'ra cerrar nossa cadêa.

O anel que tu me déste Trago-o no dedo mendinho; Cada vez que tu me lembras No anel dou um beijinho.

O anel que tu me déste Era de vidro e quebrou; O amor que tu me tinhas Era pouco e acabou.

Adeos casa de meus pais, Adeos minha alta janella; Adeos fatia de brôa, Que se via o sol por ella.

Eu casei-me e cativei-me, Inda não me arrependi; Quanto mais vivo comtigo, Menos posso estar sem ti.

Eu casei-me hontem á noite, Nem por isso estou contente; O rapaz por si é bom, Mas não tem que dar ao dente. Minha mãe, case-me cêdo Em quanto sou rapariga; Que o milho sachado tarde Não dá palha, nem espiga.

Minha mãe, para casar Prometteu-me quanto tinha; E depois de estar casada, Filha que já não és minha.

Eu cuidava que o casar Era só o dar a mão; Sustentar mulher e filhos É uma grande pensão.

Se a liberdade dos prezos Estivesse em minha mão, Já te agora tinha solto Amor do meu coração.

Se o casar fosse tão doce No fim como é no começo, Eu pedira a minha mãe, Que me casasse do berço.

Solteirinha não te cases, Logra-te da boa vida, Que eu bem sei de uma casada Que chora de arrependida.

Casadinha de ha tres dias Que fazes ao teu marido? Elle vae a minha casa, Chora que nem um perdido! Casadinha de ha tres dias, Eil-a lá vae a chorar Pela vida de solteira Que a não torna a lograr.

Solteirinha côr de cravo, Tira-te ao pé da casada, Casadinha de ha tres dias Já tem a côr demudada.

Dei um nó que nunca dera, Dado pela mão do cura; É nó que se não desata Senão para a sepultura.

Eu casei-me e cativei-me, Troquei a prata por cobre; Troquei minha liberdade Por dinheiro que não corre.

Maria já te casaste, Já o laço te enganou; Queira Deos que sempre digas Se bem estava, melhor estou.

Quem é pobre, sempre é pobre, Quem é pobre nada tem; Quem é rico, sempre é nobre, E ás vezes não é ninguem.

Na torre do meu sentido Tenho um leite de ouro armado, Para descançar meu bem Quando vem afadigado. Quem tiver filhos pequenos Por força hade cantar; Quantas vezes as mães cantam Com vontade de chorar.

Uma mãe que um filho embala, Todo o seu fim é chorar, Só por não saber a sorte Que Deos tem para lhe dar.

Quem tiver filhas no mundo Não fale das malfadadas; Porque as filhas da desgraça Tambem nasceram honradas.

Das filhas da desventura Devemos ter compaixão; São mulheres como as mais, Filhas de Eva e de Adão,

# III - FADOS E CANÇÕES DA BUA

#### Estudantina

(Cantigas de Coimbra)

Coimbra, nobre cidade, Onde se formam doutores, Aqui tambem se formaram Os meus primeiros amores.

Oh Coimbra, oh Coimbra, Que fazes aos estudantes? Vem de casa uns santinhos, Vão de cá feitos tratantes.

O amor do estudante Não dura mais do que uma hora, Toca o sino vae p'r'a aula, Vem as ferias vae-se embora.

A capa do estudante É como um jardim de flores, Toda feita de remendos, Cada um de varias de côres. Oh minha mãe não me mande A Coimbra vender pão, Que lá vem os estudantes: Padeirinha de feição.

Adeos ponte de Coimbra, Aguas claras do Mondego, Diga-me, minha menina, Se quem ama tem socego?

Nunca eu fôra a Coimbra, Nem passara por Sansão, Nunca vira esses teus olhos, Que tanta pena me dão.

Não me fales em Coimbra, Que são penas que me daes, Tenho lá os meus amores, Não quero m'os lembres mais.

Oh ribeira de Cozelhas, Quando eu te passeava, Tinha olhos e não via A cegueira em que andava.

Egreja de Santa Cruz, Feita de pedra morena, Dentro de ti ouvem missa Dois olhos que me dão pena.

Quem me déra agora estar Onde tenho o pensamento, D'esta terra para fóra De Coimbra para dentro. Coimbra, nobre cidade, Bem te podem chamar côrte, Que tens a Rainha-Santa Da banda de alem da ponte.

Estudantes de Coimbra Têm dois peccados mortaes: Não fazem caso dos livros E gastam dinheiro aos paes.

Se houver de tomar amores Hade ser com um estudante; Ainda que não tenha dinheiro, Tem o passear galante.

#### Locaes

Minha mãe casou-me em Braga C'um gaiato de Lisboa; Não tinha calsa, nem véstia, Camisa nem má, nem bôa.

Fui ao Porto, fui a Braga, Tambem fui ao Limoeiro; Não achei melhor amigo Que a bolsa do meu dinheiro.

Oh Villa-Real alegre, Provincia de Trás-os-Montes, Nos dias que te vejo Meus olhos são duas fontes. Nunca me lembrou Bragança, Nem que tal cidade havia; Agora já não me esquece Nem de noite, nem de dia.

Já fui soldado em Braga, Alferes em Pena-Macôr, Agora sou general, Capitão do teu amor.

Adeos 6 caes das Ameias, Com teu lindo arvoredo; De dia gósto de ti, De noite tenho-te medo.

As meninas da Figueira O seu dote é uma cêsta; Andam de porta em porta: Quem compra sardinha fresca?

Não sei que terra é Figueira, Que tão nomeada é; Figueira que não dá figos, Oh quem lhe cortasse o pé.

Tudo o que no mar embarca Á Figueira chega bem; Tudo vae e tórna a vir, Só o meu amor não vem.

Se o mar tivera varandas, Fôra te vêr ao Brazil; Mas o mar não tem varandas, Meu amor por onde heide ir? D'aqui ao Porto é longe, Não chegam lá meus sentidos; Quando elles lá chegarem Já vão mais mortos que vivos.

Traz o chapeo á paralta, Á moda de cidadôa; Põe-lhe uma fita verde, Que é a moda de Lisboa.

Ditosa a villa de Silves, Que tem S. Marcos defronte; Tambem Santiago tem Nossa Senhora do Monte.

Lisboa com ser Lisboa Tem o seu braço de mar; Não ha terra como Moura No reino de Portugal.

As grades do Limoeiro São sete, que eu as contei; Tres de ferro, tres de bronze, Uma d'ouro, que é d'el-rei.

Tenho uma prima na terra Que por ella morro tanto; Heide pôr os pés em Roma A pedil-a ao padre santo.

Pobre preto só é gente Quando vem a noite escura ; Todos dizem lá vem homem Sómente pela figura.

#### Fadistas

Tudo quanto o fado inspira É o que só me entretem; Pois quem do fado se tira Não sabe o que é viver bem.

Eu heide morrer no fado, Seguir os destinos seus; O chinfrim será meu brado, A banza será meu Deos.

Se o padre santo soubesse O gosto que o fado tem, i Viera de Roma aqui Bater o fado tambem.

### Fado da Severa

(Versão de Coimbra)

Chorae, fadistas, chorae, Que uma fadista morreu; Hoje mesmo faz um anno, Que a Severa falleceu.

O Conde de Vimioso Um duro golpe soffreu, Quando lhe foram dizer A tua Severa morreu. Corre á sua sepultura, O seu corpo ainda vê: « Adeos, oh minha Severa, « Bôa sorte Deos te dê!

« Lá n'esse reino celeste, « Com tua banza na mão,

- Farás dos Anjos fadistas,
- « Porás tudo em confusão.
- Até o proprio Sam Pedro
   A porta do céo sentado,
- « Ao ver entrar a Severa,
- « Bateu e cantou o fado.
- « Ponde no braço da banza
- « Um signal de negro fumo, « Que diga por toda a parte
- « O fado perdeu seu rumo. »

Morreu, já faz hoje um anno, Das fadistas a rainha, Com ella o fado perdeu O gosto que o fado tinha.

Chorae, fadistas, chorae, Que a Severa se finou; O gosto que tinha o fado Tudo com ella acabou. Fado do marujo (Versão de Coimbra)

Triste vida a do marujo, Qual d'ellas a mais cansada; Por uma triste soldada Passa tormentos! Bis.

Andar á chuva e aos ventos Quer de verão, quer de inverno; Parecem o proprio inferno As tempestades!

As nossas necessidades Obrigam a navegar, E a passar tempos no mar, E aguaceiros.

Passam-se dias inteiros Sem se poder cosinhar; Nem tão pouco mal assar Nossa comida!

Arrenego de tal vida, Que nos dá tanta canseira! Sem a nossa bebedeira Nós não passamos!

Quando socegado estamos No rancho a descansar, Então é que ouço gritar: Oh leva arriba! O mestre logo se estriba, Bradando d'esta maneira: « Moços, ferra a cevadeira E o joanete. »

Tambem dá o seu falsete Não podendo mais gritar: « Cada qual ao seu logar Até ver isto!»

Mais me valera ser visto À porta de um botequim, Do que vêr agora o fim Da minha vida!

Quando parece comprida A noite p'ra descançar, Então é que ouço tocar Certa matraca.

O somno logo se atraca, Meu coração logo treme, Em cuidar que heide ir ao leme Estar duas horas.

Lembram-me certas senhoras Com quem eu tratei em terra, Que me estão fazendo guerra Ao meu dinheiro.

Foi um velho marinheiro, Que inventou esta cantiga; Embarcado toda a vida Sem ter dinheiro.

# Canção do marinheiro

(Versão de Coimbra)

Perdido lá no mar alto Um pobre navio andava; Já sem bolaxa e sem rumo A fome a todos matava.

Deitaram as negras sortes A vêr qual d'elles havia Ser pelos outros matado P'r'o jantar d'aquelle dia.

Caiu a sorte maldita No melhor moço que havia; Ai como o triste chorava, Resando á Virgem Maria.

Mas de repente o gageiro, Vendo terra pela prôa, Grita alegre lá da gávea: Terras, terras de Lisboa.

#### A Vida do marinheiro

(Versão de Coimbra)

A vida do marinheiro É vida de mil diabos, Passa o dia, passa a noite Sempre mettido entre cabos.

### FADOS E CANÇÕES DA RUA

Para o almoço feijão, Ao jantar bolaxa dura; Nem uma só vez sequer Pode beber agua pura!

Se está doente, p'ra tolda Ao tempo se vae curar; Se morre, com mil diabos, Vae para o fundo do mar!

# Cantigas de levantar ferro

(Versão de Lisboa)

voz: A grande nau Catherineta Tem os seus mastros de pinho;

côro Ai lé, lé, lé, Marujinho bate o pé.

voz O ladrão do dispenseiro Furtou a ração do vinho.

côro Ai lé, lé, lé, Marinheiro vira a ré.

voz Antes de caçar as gáveas, Põe-se o ferro sempre a pique;

Côro Ai lé, lé, lé, Cada qual mostra o que é Canc. 6 voz Para a nau ficar a nado, Abrem-se as portas ao dique.

côro Ai lé, lé, lé, Chega tudo cá p'r'a ré.

voz Quando as gáveas vão aos rizes, A maruja talha o lais;

côro Ai lé, lé, lé, Quem é moiro não tem fé.

voz Sobem dois a impunir, A rizar sobem os mais.

côro Ai lé, lé, lé, Tu com tu, e cré com cré.

voz Quando o barco faz cabeça Alla braços, iça a giba;

côro Ai lé, lé, lé, Vá de longo que é maré.

voz Quando elle arranca o ferro, Vira então de leva arriba.

côro Ai lé, lé, lé, Vira mar e Sam José.

voz É de usança ao quarto d'alva, Matar na coberta o bicho;

CÔRO Ai lé, lé, lé, Deixa a marca, põe a péVoz Antes da baldeação Varre o moço, apanha o lixo.

côro Ai lé, lé, lé, Peito á barra, finca o pé.

VOZ Todo o barco que anda a côrso Caça outro que se veja.

CÔRO Ai lé, lé, lé, Muito cafre tem Guiné.

VOZ Todo o moço do convés Caça a isca na bandeja.

côro Ai lé, lé, lé, Mazagão não é Salé.

### Canção da Engeitada

(Versão do Algarve)

Não conheço pae, nem mãe, Nem n'esta terra parentes, Sou filha das pobres hervas, Neta das aguas correntes.

Os meus paes me abandonaram, Foram-se todos os meus; Entre os filhos da desgraça Só tenho a graça de Deos. Caridade abriu-me os braços, 'Nelles meus olhos abri, Nem tem o mundo outro amparo-Para me amparar a mim.

Vivo como em terra extranha, Não conhecendo ninguem; Vivo como peregrino Que vê tudo e nada tem.

Em toda a terra não acho Quem por mim conceba dó, A não ser a caridade Com quem vivo triste e só.

Caridade, ai caridade, Alivio da minha dor, Para pagar teus affectos Só tenho prantos de amor.

### 0 Frade

(Versão da Beira-Baixa)

Triste vida é a de um frade, É peor que a de uma freira; Andar de noite à carreira, E penitencia.

'É preciso paciencia Com o nosso noviciado; Estar um anno encerrado, Eu não sabia. Eu disse que não queria Ser frade n'este convento, Para meu maior tormento Experimentei.

Eu & força professei, Por meu pae assim querer; Ser defunto sem morrer Amortalhado!

'Num fogo vivo abrazado Com este meu cruel vestido; Quando me vejo despido Estou contente.

Quando me vejo doente Requeiro a enfermaria, Então tenho alegria Pelo descanço.

Se alguma licença alcanço Meu pae me vem visitar, Com os frades vae passear E eu tambem vou.

De noite ás portas da cella O sino ouço tocar, Ai de mim, que para o côro Vou resar.

### As Freiras de Santa Clara

(Versão de Coimbra)

As freiras de Santa Clara Todas têm a fralda rota, Só a senhora abbadeça Tem uma feita de estopa.

As freiras de Santa Clara, Quando não resam no côro, Dizem umas para as outras: Ah, se me não caso, morro.

As freiras de Santa Clara, Quando não resam o terço, Dizem umas para as outras: Ah, se não caso, endoideço.

### Nossa Senhora da Saude

(Versão da Figueira)

Oh Senhora da Saude, A vossa capella cheira, Cheira ao cravo, mais á rosa, Mais á flor da larangeira.

Oh Senhora da Saude, Sois pequenina e bem feita; Livrae os homens do mar, Dae-lhe a vossa mão direita. A Senhora da Saude, Só ella póde brilhar; Tem a sua capellinha Levantada á beira mar.

Oh Senhora da Saude, Eu heide ir lá para o anno, Heide ir casada ou solteira, Ou levada pelo mano.

Oh Senhora da Saude, Senhora tão marinheira, Inda cá heide voltar, Ou casada, ou solteira.

# Canção do lavrador

(Versão da Beira Alta)

Na aldea de cem visinhos, Na pobre choça senhor, Vive alegre e satisfeito O cansado lavrador.

Em paz se ergue, em paz se deita, Não teme o mundo revolto: Lavra seus campos de dia, Dorme á noite a somno solto. Tem mel das suas abelhas, Tem o pão do seu cerrado; Leite das suas ovelhas, Veste a là que dá seu gado.

Seu comer sempre é gostoso, Pois o ganha a sua agencia; E não leva misturado Amargos da dependencia.

## Cantigas politicas

O Jinó, mail o Maneta, Diz que Portugal que é seu; É o démo para elles, E mais para quem l-o deu.

O Jinó diz que é bravio, Bravio sou eu tambem; Lá bravio por bravio Mais bravio é o meu bem.

Ai lé! meu bem, não me fujas, Não me deixes aqui só; Vamos dar cabo do eorpo, Mais da alma do Jinó.

O Jinó cá n'esta terra Dexem-no dizer que a leva; Deixar engordar o porco, Hemos de vêr quem o ceva.

## IV - FASTOS DO ANNO E ORAÇÕES

### As Janeiras

(Versão de Penafiel)

As janeiras não se cantam Nem aos reis, nem aos coroados; Mas nós vimol-as cantar Por ser annos melhorados.

Gosae sim, senhores, sempre Mil prazeres venturosos, Que os bons annos principiem A fazer-vos mais ditosos.

Os bons annos só se cantam A quem contra o tempo rude, Como vós, numera os passos Pelos passos da virtude.

Bons annos, felizes annos Aqui vos vimos eantar; Se o céo cumprir nossos votos, Muitos haveis de contar.

# Cantigas dos Reis

Santos Reis, santos coroados, Vinde vêr quem vos coroôu; Foi o menino Jesus, Para a vossa salvação.

Os Santos Reis adoraram A Jesus recem-nascido; Em memoria d'este dia Todo o festejo é devido.

Entrae, entrae, pastorinhos Por esses portaes sagrados, Vinde vêr o Deos menino N'umas palhinhas deitado.

As palhinhas deitam lirios, Menino sois meus alivios; As palhinhas deitam cravos, Menino sois meus cuidados.

Eu bem vi Nossa Senhora Nos alpendres de Belem; Com o seu menino no collo Como lhe parece bem.

Sam José e mais Maria Foram ambos a Belem, Se elles vão cantar os Reis Cantemol-os nós tambem. Viva a senhora.... Vestidinha de cambraia, Quando se põe á janella Allumia toda a praia.

Viva a senhora.... Raminho de salsa crua; Quando se põe á janella Allumià toda a rua.

Viva a senhora.... Raminho de salva branca; O seu corpinho é neve, A sua alminha é santa.

Viva a senhora.... Raminho de perfeição; Se hade pôr os pés na rua, Ponha-os no meu coração.

Viva a senhora.... Os annos que ella deseja; Depois d'elles acabados Na gloria do céo se veja.

Viva o senhor.... Quando põe o seu chapéo; No meio de sua sala Parece um anjo do céo. Viva o senhor.... Quando veste o seu collete; No meio da sua sala Parece um ramalhete.

Viva o senhor .... Os annos que elle deseja; Viva tambem uma rosa Que elle levou á egreja.

Viva o senhor....
Os annos que elle quizer;
Viva tambem uma rosa
Que Deos lhe deu por mulher.

Viva o senhor.... A sua cara é um sol; Cercado de diamantes Com aljofres ao redor.

Tambem viva p'ra que viva, Viva a Senhora da Hora, Vivam moças e ereados P'ra não ficarem de fóra.

Tambem viva p'ra que viva, Viva a folha do eodeço; Vivam os outros senhores Que por nome não conheço. Ora venha, se hade vir Não nos 'steja a dilatar; Que sômos de muito longe, Temos muito para andar.

Esta casa é bem alta, Forrada de papelão; Os senhores que n'ella moram Mandem-nos dar um capão.

Esta casa é bem alta, Forrada de páu de pinho; Os senhores que n'ella moram Mandem-nos dar um quartinho.

Ora venha, se hade vir Venha com desembaraço; Aqui está á sua porta O nosso moço do saco.

Esta casa cheira a breu, Aqui mora algum judeu; Esta casa cheira a unto, Aqui mora algum defunto. Vimos dar as hoas festas E tambem cantar os Reis; Vimos vêr os vossos brios, Que alguma cousa nos deis.

Vimos dar as boa festas A estes nobres senhores; Que já nasceu o menino, Em Belem entre os pastores.

#### O Santo Antonio

(Versão do Algarve)

Oh moças, andem ligeiras, Vão pedir a Santo Antonio Que as ponha todas em linha No livro do matrimonio.

Oh moças, se querem noivos, Vão esta noite á ribeira, Que os moços em honra ao santo Vão armar uma fogueira.

Santo Antonio, Santo Antonio, Ás moças estende a mão, Corram moças, vão depressa, Façam-lhe uma petição. Santo Antonio aviva os mortos E dá saude aos doentes; Não é muito que despache Mil sadios pretendentes.

#### O Sam João

(Versão de Coimbra)

Oh Sam João, d'onde vindes Pela ealma, sem chapéo? — Venho de vêr as fogueiras Que me fizeram no eéo.

Sam João por vêr as moças Fez uma ponte de prata; As moças não vão a ella, Sam João todo se mata.

Oh Sam João, d'onde vindes, Que tanto estaes orvalhado? — Venho do rio Jordão De fazer um baptizado.

Sam João adormeceu Nas escadas do collegio; A justiça deu com elle, Sam João tem privilegio.

No altar de Sam João Ha um vaso de açueenas, Aonde vão os namorados Dar alivios ás suas penas. Cantigas a Sam João (Folha volante do seculo XVIII)

Sam João, as moças hoje Vos pedem que as caseis; Dae os noivos para todas, Vêde vós o que fazeis.

Ay lé, ventura, Isso de casar agora É uma fina loucura.

Sam João, olhae que as moças Não vos acendem fogueiras, Porque vós não as tiraes Do estado de solteiras.

Ay lé, victoria, Vou buscar minha ventura, Conseguir a minha gloria.

Sam João é festejado Por todo o mundo em geral; Entre todos os mais santos Nenhum ha que seja egual.

Ay lé, victoria, Pelo caminho da graça Se vae ao reino da gloria.

Oh Sam João não queiraes Que vos offertem capellas; Não queiraes já n'este tempo Casar as moças donzellas. Ay lé, victoria, Tomára que Sam João Me levara para a gloria.

— D'onde vindes, Sam João, Dos montes para a cidade? « Prégar nova lei ao mundo, Annunciar a verdade.

Ay lé, sentido, Que grande gloria terei Se este bem me é concedido.

Sam João, que fazeis cá?
 Venho verdades prégando!
 Olhae que na côrte são
 Fazenda de contrabando.

Ay le, por certo Melhor escutam verdades Essas penhas do deserto.

Por causa de pretenções Mulheres que não farão? Fizeram cair Sam Pedro, Degolaram Sam João.

Ay lé, feroz, A voz de uma mulher Fez calar a melhor voz.

Sam João foi voz do Verbo, Que, no deserto soou; Propheta foi, que no rio Christo com o dedo mostrou. Ay lé, Senhor, A vossa immensa grandeza É objecto da minha dor.

— Oh Sam João, n'este dia Quem vos hade festejar? « Todas as moças que querem Por certo tempo casar.

Ay lé, formosa, O casar em este tempo É cousa que anda em moda.

Donde vindes, Sam João,
 De noite pelo luar?
 Venho lá desde o deserto
 Para a cidade prégar.

Ay lé, primores, Como vindes do deserto, Trazeis capellas de flores.

Sam João, não ha no mundo Quem não queira festejar Este dia soberano, Esta noite singular.

Ay lé, por certo Com vossa presença agora Se torna em gloria o deserto.

O Baptista no deserto Entre as flores escondido, Annuncia a toda a terra A gloria de Deos nascido. Ay lé, memoria, Já que sois poderoso, Adquiri-nos a gloria.

Sam João, todas as feias Vos pedem um casamento, Que as formosas confiadas Não procuram valimento.

Ay lé, ventura, Toda a moça que é formosa Tem dote na formosura.

### Sam Pedro

(Folha volante do seculo XVIII)

Sam Pedro é valioso Com seu cutello na mão, Cortou uma orelha toda, Olhae a valente acção.

Ay lé, queria Vos durasse sempre, oh Pedro, Essa vossa valentia.

Sam Pedro, que é do valor Que mostraste n'este dia? Uma voz de uma mulher Vos encheu de covardia.

Ay lé, portento, Quanto perdeis pela culpa Ganhaes no arrependimento. Sam Pedro, as vossas fogueiras Estão de todo apagadas, As moças tiveram eulpa, Hãode mister açoutadas.

Ay lé, tyranno, Uma fortuna que tinha Me destruiu um engano.

Sam Pedro foi peseador, Foi da santidade espanto; O maior milagre foi Ser barqueiro e ser santo.

Ay lé, tiveram Sempre no mar da fortuna Os que no mar se meteram.

Sam Pedro, o galo vos canta, Olhae vós o mal que obraste, Uma culpa commetteste, O vosso Mestre negaste.

Ay lé, tyrannia, Amareis sempre Sam Pedro, Agora por muitas vias.

Sam Pedro dizem que é velho, Quem o disse não diz nada; Velho será porem elle, Soube puchar pela espada.

Ay lé, firmeza, Como é columna forte Tem mui grande fortaleza. Sam Pedro, descei cá abaixo, Que ha muito que vos desejo, 'Nesta noite em que os devotos Vos fazem tanto festejo.

Ay lé, ventura, 'Nesta flor que vou buscando Está toda a formosura.

### Lôa de Presepe

(Lição manuscripta do seculo XVII)

#### PASTOR I

Pois todos sômos chegados Á cidade de Belem, Plo Anjo de Deos guiados, Onde todo o nosso bem Nasceu pra remir peccados: Vamos-lhe offerecer E dar graças todos junctos, Pois este par de presuntos Lhe trago para comer, Atados com esses juncos.

#### PASTOR II

Só este par de tassalhos Achei lá no meu fumeiro, E este gordo carneiro, Com doze cabeças de alhos, Vos manda meu companheiro. Não vos pude mais trazer Por ser longe o caminho, È mais este barril de vinho È para o velho beber, Que está muito fraquinho; Que hade-vos despertar È fazer falar francez, Porem olhar não tombar, Nem jogar Martim Cortez.

#### PASTOR III

Trago-vos este cabaz
De ovos crus e mais cosidos,
Os crus em caldo mexidos
Dareis a este rapaz
Para que esperte os sentidos.
São mui bons para a memoria,
Mandal-o-beis ensinar,
E assim pode escapar
Da ira da palmatoria
Quando lhe quizerem dar.

#### PASTOR IV

A vós, Senhora Rainha,
Mãe d'este lindo donzel,
Esta infusa de mel,
Para lhe fazer papinha,
Vos trago no meu fardel;
E mui bom, de enxame novo,
Não dou outro que faz fio,
E n'estas manhãs de frio
Misturado com um ovo,
Não ha quem tenha fastio.

#### PASTOR V

Vós, santo velho bemdito,
Parece que estaes cansado,
Aqui vos trago atado
As costas um bom cabrito
Para comerdes assado.
E logo na mesma hora
O mandareis esfolar
E depois todo assar;
Comercis com a Senhora
E préste-vos o jantar.

#### PASTURA

Eu esta pobre camiza
Vos offereço, Senhora,
Supposto que venha agora
Tringua forte, mala guiza,
Obra de mão de pastora;
Mas inda que seja grossa
E feita de pano crú,
Pois o menino está nú
Vesti-a por vida nossa,
Com o nome de Jesu.

#### PASTOR PRETO

Já que vós Senhora saa Mai d'este lindo donzelle, Em que non saa de meu pelle Eu se dezer que forgá Mum bem tambem com elle. Martim de Crasto de Rio Não tem nada que hos dá, Se vesso filho chorá Soprar vós este sobio, Por que elle logo callá.

#### OUTRO PASTOR

A mim come-me o pescoço
Com o pêzo dos meus currões;
Esta jaqueta e calções
Vestireis a este moço
De galhetas e gerrões;
Tomae esta carapuça,
Meu Deos, antes que me esqueça,
E ponde-a na cabeça,
Guardae-a com esta chuça
Que é muito boa peça,
Que nos himos de-cançar
E prover nossos barris
Para a Jesus louvar.

#### DESPEDIDA

Senhor, ficae-vos embora, Querido, amado de nós, Sim, estámos satisfeitos Em que morrendo por nós, Pois sendo vós nosso bem, O que tudo confessamos, Querendo-vos como firmes Em que sempre vos anamos.

### A Senhora da Conceição

(Versão do Minho)

Senhora da Conceição, Ouvi minha devoção, Lembrae-vos da minha alma, Ponde-me da vossa mão; Que até aqui andei crrada, Sem nunca atinar caminho, Em tamanho desatino Me perdia!

Peço-vos, Virgem Maria, Que me ouçaes meu coração, Em vós ponho a afflicção, E sempre por vós chamo, Quando me vir attentado Na tentação do peccado E do inimigo!

Espertae o meu sentido, Que minha alma se não perea, Pois vós sois a Arca aberta, A porta da misericordia. Virgem, olhae que ando em guerra No mundo attentador; Pois não dá bom galardão Nem menos consolação, Mas antes guerra!

Virgem, não queiraes que eu perca Gloria para que eu nasci; Virgem, lambrae-vos de mim, Sêde minha advogada. Dae-me até á morte fala, E coração forte Contra os maus pensamentos, Pra guardar os mandamentos Até á hora da morte!

# (Versão do Minho)

Ergui-me de madrugada Em faixinhas e mantéo, Fui correr a via-sacra Pelo caminho do céo. Encontrei nossa Senhora Com ramo d'ouro na mão, Eu pedi-lhe um bocadinho, Ella disse-me que não; E tornei-lh'o a pedir, Ella deu-me o seu cordão. Oh meu padre Sam Francisco, Aqui está este cordão, Que me deu Nossa Senhora Domingo da ressurreição; Que me désse sete voltas Ao redor do coração, Que me désse outras sete Que chegasse até ao chão! De um lado está Sam Pedro D'outro lado Sam João, No meio está o retrato Da Virgem da Conceição.

A Virgem da Conceição Tem um menino Jesus, Que foi pela barra fora Domingo de Santa Cruz. Vindo vêr a barca nova Que se vae deitar ao mar; Nossa Senhora vae deutro, Os anjinhos a remar, Sam José vae por piloto, Nosso Senhor por general; Arreiaram-se as bandeiras, Viva o rei de Portugal.

# (Versão da Beira-Baixa)

Salve Rainha,
Rosa divina,
Rosa divina,
Cravo de amor,
Mae do Senhor!
Subi ao Calvario,
Vi lá uma cruz,
Encostei-me a ella
A considerar,
Qual hade ser a hora
Em que Deos me hade salvar.
Disse o Espirito Santo
Na septima guia,
Que fosse devoto
Da Virgem Maria.

(Versão da Beira-Baixa)

Padre Nosso pequenino, Quando Deos era menino Tinha as chaves do praiso, Quem lh as den, quem lh as daria? Sam Pedro e Santa Maria. Cruz em monte, cruz em ponte, Nunca o démo te encontre, Nem de noite, nem de dia, Nem á hora do meio dia! Já os gallos pretos cantam, Já os anjos se alevantam, Já os enhor sóbe á Cruz, Para sempre amen, Josus.

## Infancia de Jesus

(Cantiga do berço)

Estando Maria Á borda do rio, Lavando os paninhos Do seu bento filho:

Maria lavava, José estendia, Chorava o menino Com frio que tinha. Não choreis, menino, Não choreis, amor, Isso são peccados, Que cortam sem dor.

Os filhos dos homens Em berços dourados, Só vós, meu menino, Em palhinhas deitado!

# Oração da Amargura

(Versão do Porto)

'Stando Nossa Senhora Em a sua cella, Fazendo oração, Chegou Madanella E mais Sam João:

— Senhora, Senhora, Que fazeis aqui? Vosso filho vae preso, Vae preso por mim! De porta em porta, De rua em rua, Meu Deos da minha alma, Sem culpa nenhuma.

Chegou á janella E já o não viu; Vossa santa virgindade Correrá toda a cidade. Com o grande pezo da Cruz

No caminho caíu Jesus. Esse homem que vós buscaes Elle se chama Jesus, E Jcsus está pregado Com tres cravos na cruz. As pedras a quebrantar, O sol a escurecer! O filho de Deos morrer. Morrer para nos salvar! Chorac, olhinhos, chorae, Se vos disserem por quem? Foi por Christo, nosso bem, Que morreu crucificado Entre Jerusalem. Quinta feira de Endoenças, Sexta da morte e paixão, Sabbado de Alleluia, Domingo da Ressurreição: Quem esta oração disscr Quatro vezes na quaresma, Outras quatro no carnal, Das penas do purgatorio Quatro almas tirará: A primeira será sua, A segunda a de seu pae, A terceira de sua mão, A quarta do seu parente Mais chegadinho. Amen.

### V - PROPHECIAS NACIONAES

Propecias do Senhor Rey Dom Manuel, feitas no anno de 1520 em pergaminho, e seladas com o seu sello.

> Quem depois de mim reinar Será brando e humano. Trará as portas de Jano, Por todo o mundo o temer. Vir-lhe-ha a obedecer O nosso novo oriente, Com os filhos differentes Outro Alexandre hade ser. Meu descendente verá Os dez lustros tamsómente, A sua propria semente Em sua vida acabará. Mas o garfo ficará Escondido no mais certo: E por ficar encoberto Este Encoberto será. Duas vezes trinta e meio Haverá signaes na terra, A escriptura não erra. Aqui faz o conto cheio.

No cabo de tres, receio, Haverá grande alvoroço; Haverá morte e destroço Em gente que não nomeio.

O que n'elle sobejar De real propagação No filho e será são E sem falta de faltar. (Sic.)

Um garfo hade ficar
Sem a raiz e sem fructo

Sem a raiz e sem fructo, E posto assim esteja, muito A seu tempo hade prestar.

Do alvoroço sairá
O que o alvoroço causou,
E o caminho que deixou
Outrem o hade occupar.

N'este quieto estará
Elle e seus descendentes,
Posto que o bastardo sómente
Algumas voltas dará.

Será certo isto que digo, Mas depois de vinte e um, Villas ou logares nenhum Fugiu de grão castigo.

Ver-se-ha em grão perigo Esta cidade real; Mas depois de tanto mal Será Deos grão seu amigo,

Lá na vespera do quinto Verá a minha geração Certeza da remissão; Isto será como pinto.

E entendo com empenho
Quem isto chegar a vêr,
Que desgosto hade ter,
E eu grande gosto tenho.

Portugueza geração

De Deos estaes escolhida,

Por que se forte és colhida

Já tens gram consolação.

Já se acaba a confusão

Em que até agora viveste; Por que fome, guerra e peste Neste tempo acabarão.

Antes do lustro cumprido Viverás em grande aperto Porque o teu sempre *Encoberto* Não será de muitos crido.

E este lustro passado
D'aquelle grande destroço,
Não haverá mais remorso
Tudo será acabado.

Mas dará tão gram bramido
Que os mointes atroará
E do ninho tirará
Quem nelle estiver metido.
Viverá mui deseansado
Este meu grão deseendente,
E pazes directamente

Com todos terá assentado. Este então destruirá

Quem destruiu Constantino; Será outro mais benigno Em victorias que haverá.

Bandeiras levantará
Aoude as deixou cahidas,
E a sua fama perdida
Com grão gloria cobrará

Dos avós a natureza
Haverá direitamente,
Com os brandos, brandamente,
Com os rebeldes aspereza.
Cane.

Nas victorias ligeireza,
Com amigos amisade,
Com os imigos erueldade,
Nas batalhas grão destreza.
E conhecerá o Othomano
A cruz que Helena achou,
Pela que Deos libertpu
Todo o genero humano.
Oh bisneto soberano,
Que de tantos bens sois meio,
O vosso seculo cheio

Passará mais de um anno.

# Prophecias do Beato Antonio da Conceição de S. Antonio de Xabregas

Os tempos mais esfaimados Esperam grandes farturas; Nunca tardam as venturas Se se atropellam peccados. Terá fim a nossa dor Se em boa razão me fundo; Terá melhoras o mundo Quando estiver peior. Isto não terá detença Mediante alguma virtude, Por que é mais certa a saude Depois que passa a doença. Virá um rei mui formoso De outra sorte coroado; E fará o nosso estado De mui triste venturoso.

Arvore é transplantada, Posto que nunca esquecida; Esta fará nossa vida Toda bem aventurada.

Bellos fructos traz comsigo Enxertados n'outra terra, Que na mais horrenda guerra

Assombram os inimigos. Tomaremos bellos portos

Entre tão grandes extremos, Todos ressuscitaremos Quando estivermos mais mortos.

O Leão com passos certos Com suas garras virá, E mui cedo se verá Com os colmilhos abertos.

Ficarão os luzitanos
Felices n'esta occasião,
Logo ressuscitarão

Os seus nomes soberanos.
D'aquella terra mui bella
Virá a nossa conquista,
D'aquella que não é vista
Senão dos que habitam n'ella.

Mas oh que grandes signaes Estou antes d'isto vendo, Oh que açoute tão tremendo Hãode aguardar os mortaes.

È grande a dissolução
Que em todo o povo se espalha,
Mas oh que forte batalha
Tem a Serpe com o Leão.
Junto d'aquella cidade

Que tem os campos de um santo, Se verá horror e espanto, Sairá triumphante a verdade. Verás se attento me leres O teu tormento succinto, Quando em o numero quinto Accrescentares mais dez. Aquelle grande cometa Antes de apparecer E que haveis de vencer Aquella contraria seita. Ah Portugal, Portugal Fiel na divina lei; Verás o Encoberto rei Com corôa imperial. Olha que aqui te provoco, Confia em tuas esperas, Posto te custem sem veras Nunca o muito custa pouco. Se quizeres ver da terra Os signaes mais turbulentos, Verás que os teus proprios ventos Te andam a fazer mais guerra. Verás no mundo oppressões, Apertos mui de repente; Não verás ninguem contente Vão grandes alterações. Não terás a quem abrandes E conquistas muito menos, Verás chorar os pequenos, E só andem a rir os grandes. Mas a tão cruel porfia Tudo se hade trocar A alegria em pezar E o pezar em alegria. Quando correrem as aguas

Em trez dias mui turbadas, Podes dar por acabadas Oh Portugal tuas magoas. Denota gram claridade
Esta escura cerração,
Depois da peturbação
Verás a serenidade.
Verás os lenhos famosos
Que dos Islenos te chegam,
E com bonança navegam
A fazer-nos venturosos.
Verás aquelle Senhor
Que com S se começa
A quem o mundo obedeça
Por absoluto Senhor.

## VI - APHORISMOS POETICOS DA LAVOURA

— Agua de Sam João Tira vinho e não dá pão.

— Dia de Sam Thiago Vae á vinha, acharás bago.

— Dia de Sam Mathias Começam as enxertias.

— Dia de Sam Vicente Toda a agua é quente.

— Dia de Sam Martinho Prova teu vinho.

- Por Sam Martinho Nem favas, nem vinho.

— Por Sam Clemente Alça a mão da semente.

— Dia de Santa Luzia Cresce um palmo o dia.

- Dia de Santa Luzia Mingúa a noite e cresce o dia.
- -- Cevada grada Ao outro dia segada.
- Quem em terra boa semeia Cada dia tem boa estreia.
- Quem semeia em arneiros Semeia moios, colhe quarteiros.
- Quem ralo semeia, Rara leva a pavêa.
- Semeia e cria
   Terás alegria.
- Septembro ou séca as fontes,
   Ou leva as pontes.
- O Natal ao soalhar E a paschoa ao lar.
- Sol e boa terra fazem bom gado, Que não pasto afamado.
- A inverno chuvoso Verão abundoso.
- A vindima molhada
   Acaba cedo alivíada.
- Vindima molhada Pipa asinha despejada.
- Quem não póda em Março Vindima no regaço.

Λ vinha posta cm bom compasso,
 O primeiro anno agraço.

— Onde alhos há Vinho haverá.

—O pão pela côr, E o vinho pelo sabor.

— Meia vida é a candeia, E o vinho outra meia.

— Se quercs ser bem disposto Bebe vinho e não já mosto.

— Segue a formiga, Se quercs viver sem fadiga.

— Com vento alimpa o trigo, E os vicios com castigo.

— Vento e ventura Pouca dura.

— Manhã ruiva, Ou vento, ou chuva.

— Madruga e verás, Trabalha e terás.

— Deita esterco ao pão, Que as terras t'o pagarão.

— Melhor é o anno tardio, Que vasio.

Anno de ovelhas,
 Anno de abelhas.

- Abril, aguas mil Coadas por um mandil.
- Abril frio e molhado, Enche o celleiro e farta o gado.
- No principio ou no fim Abril vae ser ruim.
- Agua de trovão Em parte dá, em outra não.
- Agua de fevereiro Mata o onzeneiro.
- Agua de Agosto Açafrão, mel e mosto.
- Coruja de verão Agua na mão.
- Por Agosto Frio em rosto.
- Em agosto Sardinha e mosto.
- Quando chover em Agosto Não metas teu dinheiro em mosto.
- Quem não debulha em Agosto Debulha com mau rosto.
- Nem em Agosto caminhar, Nem em Dezembro marear.
- Não é bom o mosto Colhido em Agosto.

- Se queres ser bom alheiro Planta os alhos em Janeiro.
- Quem ára e fia Ouro cria.
- Quem azeite colhe antes de Janeiro Azeite deixa no madeiro.
- Bacoro de Janeiro Com seu pae vae ao fumeiro.
- -Boi que escornou Em boa parte me deitou.
  - De pequeno verás Que boi terás.
- Deixa ao boi mijar E farta-o de arar.
- Não ha boi cançado, Nem cantor bem medrado.
- -O trigo e a tea Á candeia.
- De manhã em manhã Perde o carneiro a lã.
- Carro que canta
   A seu dono avança.
- Quem seu carro unta Seus bois ajuda.
- Mau de carro Peor de arado.

- De trigo e de avêa Minha casa cheia.
- Em casa do sisudo Se faz o pão miudo.
- Nem em tua casa galgo, Nem á tua porta fidalgo.
- Temporã é a castanha, Que por Março arreganha.
- Quando n\u00e3o chove em Fevereiro Nem ha bom prado, nem bom centeio.
- Senão chover entre Março e Abril Venderá el-rei o carro e o carril.
- Quem quer cavallos sem tacha Sem elles se acha.
  - De flor de Janeiro Ninguem enche o celleiro.
- Bácoro em celleiro Não quer parceiro.
- De boa cêpa planta a vinha E de boa mãe a filha.
- Um grão não encobre o celleiro, Mas ajuda seu companheiro.

Farto está o carneiro Quando marra com o companheiro.

— De grande carga, fraca besta, Dizem os corvos: nossa é esta. — Cutello m\u00e1o Corta o dedo e n\u00e1o corta o pau.

Ao quinto dia verás
 Que mez terás.

- De um dia frio, outro quente, Logo um homem é doente.

— A quem em Maio come sardinha Em Agosto lhe pica a espinha.

— Fevereiro eouveiro Faz a perdiz ao poleiro.

A poeira do gado Tira o lobo de euidado,

— Guarda prado Criarás gado.

-Se o vilão soubesse o valor da gallinha em Janeiro Nenhuma deixaria em poleiro.

> — Onde a galinha tem os ovos Lá se lhe vão os olhos.

— Rainha é a gallinha, Que põe os ovos na vindima.

— O nabo e o peixe Debaixo da geada cresee.

—O que lavra erie, E o que guarda não fie.

- Eis me vou e venho A um olival que tenho. — Não ha terra brava que resista ao arado, Nem homem tão manso, que queira ser mandado.

> — Não farás horta em sombrio, Nem edifiques ao pé do rio.

- Horta com pombal É paraiso terreal.
- Mingoante de Janeiro
  Corta o madeiro.
  - Sol de Janeiro
     Sempre anda detraz do outeiro.
- Vae-te embora Janeiro, Cá fica o meu cordeiro.
- Quanto Maio acha nado Tudo deixa espigado.
- A galgo velho Deita-lhe lebre e não coelho.
- O que no leito se mama Na mortalha se derrama.
- Quando minguar a lua Não comeces cousa alguma.
- Até que a maçã amadureça Lá virá quem a mereça.
- Quem come as duras Coma as maduras.
- Maio couveiro Não é vinhateiro.

Maio hortelão
 Muita palha, pouco pão.

- Maio pardo Faz o pão grado.

- Quem em Maio relva Não tem pão, nem erva.

Quem em Março não merenda Aos mortos se encommenda.

Mais valem alimpaduras da minha eira, Que o trigo da tulha alheia.

Mais quero pedir á minha peneira um pão apertado, Do que á minha visinha um pão emprestado.

> Quando troveja em Março Áparelha os eubos e o braço.

— O melão e a mulher São máos de conhecer.

— Melhor é pão duro Que figo maduro.

— A mula com matadura Nem cevada, nem ferradura.

— Por Natal ao jogo, Pela Paschoa ao fogo.

Nem herva no trigo, Nem suspeita no amigo.

Nem eompreis malhada, Nem vinha desamparada

- Nem vinho em baixo, Nem trigo em cascalho.
- Nem de cada malha peixe, Nem de cada mata feixe.
- Por todos os Santos A neve nos campos.
- Cada ovelha Com sua parelha.
- Dia de Sam Bernabé Seca a palha pelo pé.
  - Trigo centcioso Pao proveitoso.
- Trigo de cisirão Pequena maça, grande pão.
- Vede-l-a gorda e vermelha, Pelo papo lhe entra, que não pela orelha.
- Dois pardaes em uma espiga Nunca ha liga.
- Passarinho que na agua se cria, Sempre por ella pia.
- Da pelle alheia Grande corrĉa.
- Ao pobre e ao nogal
   Todos lhe fazem mal.
- Toma a cabra a silva E a porca a pocilga.

— Do grão te sei contar Que em Abril não hade estar Nascido, nem por semear.

— Dia de Sam Matheus Vindimam os sisudos, Semeam os sandeus.

Março macegão,
 Pela manhã rosto de cão.
 E a tarde de bom verão.

— Verão fresco, Inverno chuvoso, Estio perigoso.

— Uma agua de Maio E tres d'Abril, Valem por mil.

 Quando o rio não faz ruido Ou não leva agua,
 Ou vae crescido.

Faze da noite noite
 E do dia dia,
 Viverás com alegria.

— Cavallo alazão Muitos o querem E poucos o hão.

— Cavallo fouveiro Á porta do alveitar, Ou de um bom covalleiro.

— Cada dia tres e quatro Chegarei ao fundo do saco.

- Sol de Março Pega como pegamaço, E fére como maço.
- Lenha de figueira Rija de fumo, Fraca de madeira.
- Em janeiro Um pouco ao sol, Outro ao fumeiro.
- Em janeiro Nem galgo lebreiro, Nem açôr perdigueiro.
- Não hei medo ao frio, Nem á geada, Senão á chuva porfiada.
- Em abril Vae aonde hasde ir, E volta para o covil.
  - Janeiro molhado
     Se não é bom para o pão,
     Não é mau para o gado.
  - Obreiro em janeiro Pão te comerá, Mas obra te fará.

Janeiro gioso, Fevereiro nevoso, Março malinhoso, Abril chuvoso, Maio ventoso, Faz o anno formoso. — Em Maio A quem não tem Basta-lhe o saio.

Pão de centeio
 Melhor é no ventre
 Do que no seio.

— Tu ribeira alta vás, Não te passarei, Não me passarás.

— Quem semeia em restolho Chora com um olho; Eu que não semeei Com dois chorei.

— Por santa Marinha Vae ver tua vinha; E qual a achares Tal a vindima.

 Ainda que entres na vinha E soltes o gavão,
 Senão trabalhares
 Não te darão pão.

Agua fria Carne cria; Agua roxa Carne escoxa.

Em Janeiro
Põe-te no outeiro;
Se vires verdear
Põe-te a orar;
E se vires terrear
Pôe-te a cantar.

— Dia de Sam Pedro Vê teu olivedo; E se vires um grão Espera por um cento.

— Cevada sobre esterco
Espera cento,
E se o anno for molhado
Perde o cuidado.

Trinta dias tem Novembro Abril, Junho e Septembro; Vite e oito terá um, E os mais trinta e um.

- Em Janeiro Mete obreiro, Mez meante Que não d'ante.

— Luar de Janciro Não tem parceiro; Mas lá vem o Agosto Que dá no rosto.

— Quem tiver muitos filhos E pouco pão, Tome-os de mão e diga-lhes Uma canção.

— Quem muito tem muito gasta; Quem pouco tem pouco lhe basta; Quem nada tem Deos o mantem; Quem gasta menos do que tem é prudente; Quem gasta o que tem é christão; Quem gasta o que mão tem é ladrão.  Quem tem mulher formosa, Castello na fronteira, Vinha na carreira, Não lhe falta canceira.

— O mez de janeiro Como bom cavalleiro, Assim acaba Como á entrada.

# NOTAS

#### RELIQUIAS DA POESIA PORTUGUEZA DOS SECULOS XII A XVI

4, 2, 3, 4 e 5—Eis o que ácerca da authenticidade d'essas quatro reliquias diz o erudito J. Pedro Ribeiro nas Diss. Chron. t. I p. 181: comtudo não falta quem se lembre ao menos de Documentos particulares em vulgar, que supõem verdadeiros, e eu os dou por apocryphos, e são os seguintes: I Os versos sobre a perda de Hes-naha, que se reputam

do mesmo seculo VIII. (Misc. de Leitão. p. 456),

II As trovas dos Figueiredos. (Leitão, p. 27; Monarch. Lusitana, Part. II, L. 7. cap. 9).

III As duas Cartas de Égas Moniz Coelho á sua Da.na (Miscel. de Leitão, p. 498 e 460).

IV Os versos de Gonçalo Ermingez a Ouroana. (Brit.

Chron. de Cister, Liv. VI, c. I).

Não duvidando do uso de uma lingua na Hespanha naquel-

les tempos, e em tudo diversa da latina, não posso reconhecer a genuidade d'estes documentos :

1.º Por falta de provas da sua antiguidade, sendo uns produzidos por Leitão no meio de uma novella, em que põe na boca de suas fabulosas personagens um soneto de Camões: outros são produzidos por Brito cuja fé é nenhuma.

2.º Porque as palavras que nelles se empregam todas de

diversas edade da nossa lingua, formando um todo affectado, parecem ser mais obra de um artificio estudado.

3.º As cartas de Egas Moniz Coelho e a de Gonçalo Herminguez, tão visinhas em tempo a outros Documentos vulgares verdadeiros, comtudo se destinguem tanto em barbaridade,

que até nisso mostram sua affectação.

A resposta a estes unicos argumentos é facil, sem ao menos precisar de que se confronte os glossarios da lingua romance, como fez Ribeiro dos Santos: 1.º Como composições particulares e sem importancia, nenhuma chronica allude a el-

las : o facto de serem appresentadas por Leitão e Brito pão as torna apocryphas, por que tambem o não são as cantigas do povo de Lisboa na sepultura do Condestavel que traz Frei José de Santa Anna, nem os hymnos de Jacopone di Todi que traz Frei Marcos de Lisboa, nem os romances que se encontram em Jorge Cardoso, nem a cantiga das mulheres no cerco de Lisboa que traz Fernão Lones, nem o romance de Garci Ordoñes que vem em Leitão etc. 2.º As palayras das diversas edades da lingua, serão introduzidas pelos copistas emquanto andaram manuscriptas, como succedeu á maior parte dos Documentos, e isto mesmo notou o illustre diplomatico. 3.º A mesma rasão milita para as Canções de Egas Moniz e Gonçalo Herminguez, que são imitações provençaes. Viterbo no Elucidario não discute a authenticidade d'ellas e diz que estes: «despedaçados restos nos informam quanto era rude e mal pulida a nossa lingua. Elucid. p. XII.

As proporções e indole d'este livro não nos deixam antecipar aqui os capitulos da nossa *Historia da Literatura por*tugueza, em que tractamos largamente este assumpto. Vejamos a traducção que fez Garrett de algumas d'estas

canções, e que publicou na Revista Universal Lisbonense:

## Canção de Gonçalo Hermingues — Pag. 4

Ora vos tenho, ora não; E um a um clles que chegam! Já me apanhaes e já não.... D'aqui largam, e d'ali pegam, Que anda tudo ao repellão.

> Por mil goivos retouçando Ai, ai, que vos avistei!... Já sei por que ando lidando, Que em taes terras, bem pensei, Melhor fructo não verei.

Oriana, Oriana, oh tem por certo Que esta vida, do viver, Toda em ti se olvidou n'aquelle apêrto, E o que, em troco eu vim a haver Não ha mais para se vêr.

O Dr. Bellerman, no seu Die allen Liederbucher der Portug. trás uma traducção allema que passa por excellente, o da qual se servira Garrett. (Revista Universal Lisbonense, t. V, p. 417, ann. 1845).

Servindo-se das interpretações do sabio Ribeiro dos Santos, Garrett publicou uma traducção d'outras duas canções, que reproduzimos da Revista Universal Lisbonense: (Tomo VI, p. 100).

## Canção de Egas Moniz Coelho - Pag. 5

Ficae-vos em boa hora Tam chorada, Que eu vou-me por ahi fora De longada.

Vae-se o vulto do meu corpo Mas eu não, Que aos pés vos fica morto O coração.

E se pensaes que eu vou, Não no pensedes; Que unido comvosco estou E não me vedes.

Em vós meu ser, meu amor, Que de vos nasce; Tranças tendes de espelhar, Lucida face.

Não quero os olhos voltar Tam de avesso, Que os meus males vá contar Do começo:

Mas se eu for para Mondego Como vou, Carochas me façam cego (Que já o sou!)

Se nestas penas de amor Com que lido Como dizeis, esfriar O meu sentido Amae-me assim, se quereis, D'este modo; Senão, peor me achareis Cego de todo.

Se vós a mim me deixardes,... Deos me guarde! Que fareis vós em queimardes? O que já arde?

Ora não me deixeis, não, Que sois garrida! E se não kirieleisão Por minha vida.

## Canção de Egas Moniz Coelho - Pag. 7.

Bem satisfeita ficaes, Corpo de oiro: Alegraes a quem amaes Que eu já moiro.

Mas peço que vos lembreis Que vos quiz, E que penas não haveis Que vos fiz.

Trocastes a Portugal
Por Castella,
E levaes-me a alma — inda mal!
Que dor hei nella!

Deixaes-me por castelhanos... Que negra sorte! E teceis-me mil enganos Por me dar morte.

Vedes moiro, vedes moiro, Violante! Longe vá o sestro agouro Por diante. Vós vivei um centenario Mui ditoso, Que eu me vou para o trintario

Lagrimoso. Se um dia á vossa lembrança

Eu vier,
Dizei : Egas, tem folgança!
Dizei siquer.

Quando ao meu enterramento Se tocar, Revolvei no pensamento O meu penar;

E quando esse castelhano Basofiar, Lembrae-vos que desengano Lhe fiz já dar.

Ah! que vos quiz e requiz Como o vêr!... Em cousa alguma vos quiz Desprazer!

Não vos posso mais falar Bem me fino.... Bem podeis imaginar Qual sou mofiuo.

Tenho todo o arcaboiço Sem feição, Mas indo vos quero e ouço No coração.

Vede, já vou descahindo Nesta hora.... Vós amor ficae-vos rindo, Muito embora.

Alem d'estas preciosas reliquias da poesia portugueza do seculo XII e XIII, Frei Fortunato de Sam Boaventura na Historia Chronologica e critica da Real Abbadia de Alcobaça, refere-se às poesias de Fr. Mendo Vasques de Briteitos, que se guardavam na riquissima livraria d'aquelle mosteiro (Pag. 74) Eis um fragmeuto por elle conservado, e inserto na Prova XVI:

Elegia feita por D. Mendo Vasques de Britteiros á morte do sua mulher D. Ximena, chamada a Lucrecia portugueza, porque fingindo assentir aos desejos do Capitao Mouro, que a fizera prizioneira, abraçou-se com elle e se precipitou no mar, onde ambos pereceram:

A Juso da querida mendo jases Que nos Ceos, a tem Dros goivos teredes la bentos Angeos a suso em pases

A Romam me semelhas de boa semente que per ser forçada estrancinhou pella guocla triguozamente

A ponta da espada

Porem tu basmando ficar Luxosa Chimpada no peguo

Co Alchoroista da ralé peguajosa me beixaste ceguo

Eu folguoriando ripei pes da terra a teubo capus

son freire per ti onde se nom erra em chuz nem muz.

Não vos perlevo em nada Ximena que sendo delguada

cambaste no laguo a chusma de penna a sois mui honrada.

Vid. pag. 64 das citadas Provas e Addições. Estes mommentos da poesia portugueza não ten sido convenientemento estudados, depois que a critica inflexivel de João Pedra Ribeiro os dessutharon. Pelos estudos philologicos que sobre elles temos feito chegámos á conclusão de que são inteiramente authenticos. Ha una reminisecencia d'este facto historico de Dona Ximena no romance da Romeirinha (Rom. Ger. n.º 9; notas, p. 175).

6 — Esta cantga satyrica do tempo de Dom João I na revolta de Lisboa, encontra-se em Fernão Lopes (Chron. t. I, cap. 116, p. 205), aonde diz: «E as moças sem nenhum medo apanhavam das pedras pela cidade, e cantavam altas vozes, etc.».

7, 8, 9 e 10 - A proposito d'esta tonadilha diz a Chronica dos Carmelitas, t. I. p. 438 : « Não se contentava (o Condestavel) em distribuir as esmolas pelo seu pagador, como no seculo fazia; mas pelas proprias mãos na Portaria d'este seu convento, remediava a cada um conforme a sua necessidade que com effeito previa, porque era feito muito antes de communicada. Uma grande caldeira de cobre, firmada sobre tres pés de ferro, que na campanha servia de cozinhar a vianda principal para a sua nomerosa familia, agora fazia o quotidiano comer dos pobres, que junto á mesma portaria o recebiam, destribuido muitas vezes pelas mãos santas do virtuoso Condestavel; nas quaes permettia Deos, que o conduto se multiplicasse, por que a todos supria com sobras; e já mais chegaram os ultimos, que não tivessem tão cheios os pratos, como os primeiros. D'aqui procedeu cantarem os mesmos pobres certas trovas, entre elles de grande estimação, nas quaes lhe encareciam a virtude, e expressavam o conhecimento, que d'ella tinham, dizendo e repetindo pela sua egual tonadilha as Quintilhas .... »

Assim se la formando insensivelmente o romanceiro do Condestavel, como se formou o do Cid e de Bernardo del Carpio na Hespanha; o sentimento popular que se não extinguia era o odio a Castella, que inspira quasi todas as canções que se seguem, o a maior parte das prophecias nacionaes. Na citada Chronica dos Carmelitas, t. 1, P. 3, p. 406, se la asequidilha das mulheres de Lisbot, que eclebrava os feitos do Condestavel, hem como as de Restello e a de Sacavem, à qual parece referir-se o Index Expurgatorio de 1624, quando condemna a Oração do Conde (Index Auctorum danatae memoriae, p. 165.)

41 — Acerca d'esta canção diz el rei Dom Duarte no capitulo do Leaf Conselheiro, p. 478, Da maneira para bem tornar algua legitura em nosas l'apaquagem s' E porque per vosso requerimento tomer em l'apaquagem simprezemente rimada de seis pees de huu consoante a oraçom de Justo Juiz Ihi Xpō; volla faz aquy serever, a qual por a fazer consoar non pude cumpridamente dar sua l'apaquagem, nem a fiz em outra my-hor forma por concordar con a maneira e tecençam que era feicta em latym. « Esta oração latina, segundo a opinião dos cruditos, era um hymno ecclesiastico do tempo dos godos, que anda traduzido em hespanhol de tempos immemoriaes, e que coe eggos l'antam. Supponos que esta Judez instau immerator

<sup>1</sup> Sobre a oração do Justo Juiz lê-se em Quebedo: «y me acuerdo

que se le apud Du Meril, p. 150, das Poesias latinas autiriores ao seculo xu. Dom Duarte era poeta, como quasi toda a sua familia. Fez um Cancioneiro que vem citado Catalogo dos seus livros de uso, achado na Cartucha d'Evora. (Sousa, Provas da Hist. Geneadog. t. 1.)

- 42 Esta invocação é anonyma, foi trasladada de um Codice da Livraria nanuscripta do Mosteiro de Alcobaça, a pela primeira vez publicada por Frei Fortunato de Sam Boaventra na Colleção dos Inciditos portugueses dos seculos xue e xv t. 1, p. 5 a 13. Publicamol-a em uma colleção popular, como um vestigio dos Laudis Igaituadi da poesão popular da Italia no seculo xv, imitados em Portugal. As poesias de Jacopone di Todi andam traduzidas em portuguez, como se pode ver em Fr. Marcos de Lisboa: Canticos espirituaes do Beato Jacopone de Todi; vvl o st raduzidos (1 XI) na citada Chronica dos Frades Menores de Frei Marcos de Lisboa, t. III, p. 273. etc.
- 13, 14, 15 e 16 Estas poesias foram transcriptas do tomo la Colleção dos inecitios de Alechaça, por Fr. Fortunato de Sam Boaventura; o qual lhe dá como auctor o Dontor Frei Dão Claro, monge de Aleobaça, que viven pelos annos de 1450 e 1455. Não vem citado na Bibliotheca Luzilana de Barbosa Machado, mas podem vér-se apontamentos de sua biographia no eitado volume da Colleção de Ineditos, p. 171 É um dos raros monumentos da poesia portugueza no seculo XV, em que ainda se pode vér o processo da formação da lingua: Ace de habeo, En (do francez), aquesto (italiano). Algumas palavras destas poesias se encontram nas poesias do seculo XII. As tres peças Padre Nosso, Ace Maria e Te Deum Eudamans, sios traduzidas das glosas de Hernã Perce de Guzman, que se eucontram no Cancioneiro General (Anvers, 1557). p. ziv, zv., zxi.
- 47 Dona Philippa, filha de Dom Pedro Duque de Coimbra, não teve o appellido de Leneastre, como lhe deu Jorge Cardoso no Agiologio Lazitano t. I, p. 411, d'onde copiámos estes versos que vem no fim da tradução em portuguez que ella fez dos Evangelhos.

que hize entonces la del Justo Juez, grave y sonorosa, que provocava à gestos: •
Vida del Gran Tacano, cap. XXII, p. 173, edic. de 1751. Anbers.

- Cond

18 — Encontra-sc esta cantiga no Ms. da Universidade, n.º 155 e na Hist, de Port, do sr. Rebello da Silva, t. I. p. 539.

Estudantina, pag. 435 — Na cdade media os estudantes da Allemanha cantavam pelas portas, para alenaçarem o pão quotidiano; Lanthero tambem passou a sua mocidade canado. (Miehelet, Mem. de Lutter, P. 4t. I J. Existem muitas eantigas latinas feitas pelos estudantes de quasi todas as Universidades. De Colimbra encoutrámos esse acação do seculo xy, feita a Dona Guiomar a da Cutilada, que justifica o pensamento das cautigas que andam ainda hoje nu tradição:

Senhora Dona Guiomar, Moradora na Calçada, Que destes a cutilada. Senhora Dona Guiomar Que moraveis na Calçada; Mereceis tença del Rei Pois destes a cutilada.

Como commentario a estas voltas basta-nos a transcripção das Noticias Chronologicas da Universidade de Coimbra por Francisco Leitão, a p. 509 : « Duarte Nunes de Leão (no seu livro da Descripção de Portugal, c. 89, f. 147 v) e João Franco Barreto (na sua Bibliotheca Lusitana Manuscrip/a,) fazem menção da animosidade de uma filha do doutor Pedro Nunes, Cosmographo mor, chamada Dona Guiomar, que com o dito scu pai vivia em Coimbra, á qual se lhe poz por alcunha A da cutilada, pela que deu com um canivete na cara a um filho de um cidadão seu visinho, por faltar á promessa, que lhe havia feito de cazar com ella; por que tendo citado para estar a preguntas perante o Bispo da mesma cidade (era-o n'esse tempo D. Manuel de Menezes, que lhas fez na egreja de S. João) e negando elle, que tal não tinha promettido, ella de improviso tirou de um estojo o eanivete, e na presença do Bispo lhe deu a cutilada, sobre o qual caso se fizeram varias poesias latinas e vulgares; e eu vi na Livraria do Coude de Vimeiro um dos exemplares impressos da Descripção de Portugal de Duarte Nunes, com algumas cotas marginaes, á mancira de notas manuscriptas, e no logar acima mencionado estava uma que continha estes versos: (Vid supra). E porque Duarte Nunes diz ali, que os parentes e amigos do offendido, e muita gente armada a estavam esperando na ponte do Mondego, por onde suspeitavam que ella passaria para o Mosteiro de Santa Clara, onde seu pai a queria metter Freira, e que foi levada para elle,



ás costas de um trabalhador, escondida em uma canastra grande, que servia de accarretar céra, o cutras cousas ao mesmo mosteiro, para o oficio da semana santa, o anotador das cotas manuscriptas pox á margem: Esta obra toda foi feita pelo Bispo D. Manuel de Mencese, não sei se da canastra, qua sey que foy levada á conta e cargo do Bispo, cuja irmã era Abbadese.

Fados, pag. 140 — A este proposito veja-se a Historia da Poesia popular portugueza, p. 89. As poesias maritimas fazem lembrar os aventureiros da antiga navegação. A poesia popular ingleza é a que mais abunda em cautigas de mar.

Fastos populares, pag. 135 — Vid. His oria da Poesia popular portugueza pag. 50, 51, 67, 68, 74, 99. O Santo Antonio é tambem popular em Hespanha; no moderno Cancioneiro, colligido pelo sr. Dom Emilio Lafuente y Alcantara se Idem varias cantigas ao santo.

Orações, pag. 169 — 'Nesta oração popular, o final faz lembrar o ronance da *Barca da Gioria*, que traz Gil Vicente (Obras, t. I, p. 245, Edic. de Hamb.), que, talvez, como o romance de *Dom Duardos*, foi assimilado pelo povo. Comparemolo-:

« Remando vão remadores Barca de grande alegria; o patrão que a guiava Filho de Deos se dirão, Anjos eram os remeiros Que remavam a porfa; Estandarte de esperança Oh que bem que parecia! O masto da fortaleza Como crystal reluzia; a vela com fé coxida Todo o mundo esclarecia: A ribeira mui serem que nenhum vento bolia, « Que nenhum vento bolia. »

Muitas d'estas orações, lendas e romances devo ao gosto e memoria da Senhora Theresinha, um romanceiro vivo, mas já truncadas as folhas por sessenta e mais invernos; boa alma, com a infancia da vellice, franca, sem a consciencia d'estas riquezas que possue herdadas das tradições antigas. Resa muito a todos os santos da corte do céo e pelos do inferno

NOTAS 207

reaára se lhe dessem esperança de que elles se salvavam. E natural da Foz e representa nos seus sesenta a expressão d'aquellas pinturas flamengas. En mereci-lhe a honra de vener a sua repugnancia em deixar-me escrever alguns d'estes fragmentos da rhapsodia popular, devida aos bons creditos do poeta que junto d'ella goso. Estes etratos pertenem tambem ao Caucioneiro, e é por isso que a exigencia da arte faz cumpir aqui um dever de gratidão.

Sobre as Orações populares vid. a Historia da Poesia popular portugueza, p. 107.

#### PROPILECIAS NACIONAES

A prophecia é um instincto das raças celticas. Quem mais do que nos set em consolado com ella no desalento dos grandes desastres! Andam quasi todas colligidas em um manscripto intitulado « Jardim Ameno, Monarquia Lussitana, Imperio de Christo. — Prophecias, Revelações Voticinos, Progonosicos e Revelações de muitos Santos e Santas Religiosas e Servas de Deos, Varves illustres e Astrologos emmentissimos, que alemiados pelo Dicino Espirito escerceram sobre a duração do Reino de Portugal a Deo dato, com sublimação à diguidade Imperial no Encuberto das Hespanhas, e Monarchia Universal a ultima do mundo. etc. Conserva se na Torre do Tombo. José de Sebra da Silva, nas Provas da Parte I da Dedução Chronologica (Prov. Nun. XLIV) enumera cento e vinte nove prophecias que se co-contram n'esse manuscripto. As que parecem ter um caracter pondular são:

Fol. 29 — Vaticinio de um Eremitão de Santa vida. Fol. 55 — Prophecias de Gonsalianes Bandarra.

Fol. 79 - Vaticinio de um mouro.

Fol. 85 — Vaticinio cantado por um romeiro a Dom Sebastião, vindo de Guadelupe.

Fol. 94 - Sonho do Ourives do Sardoal.

As prophecias de Merlim andaram tambem na tradição portugueza, como se pode vêr pelos livros de uso d'el-rei Dom Duarte. Assim é facil determinar as

## Origens celticas da lenda de D. Sebastião

Com a perda de Alcacer-Kibir a eavalleria portugueza expirava nos plainos de Africa. Tem o sacerdoeio um caracter feminino; e o sceptro empunhado com energia durante as anteriores dynastias, ao passar para as mãos do cardealrei, deixara o nosso novo no desalento, que na edade-media os governados sentiam ao verem o poder passar da espada para a roca, segundo a expressão energiea do velho symbolismo nobiliarchico. A roca representava o quietismo da inaccão e da fraqueza. E cugula sacerdotal? Eram as pequenas intrigas, os tramas palacianos succedendo-se aos feitos audaeiosos de um passado grande; as abjecções servis, os temores diante das pretenções estrangeiras em vez da aeção, que é o earacter do heroe. Com D. Sebastião acabamra os sentimentos da cavalleria ; elle parte, levado pelo ideal da ecnquista, sonha as victorias, e faz-sc acompanhar em suas expedições por poetas; mais tarde a revolução que supplanta o jugo de Castella é já democratica, irrompe da burguezia. E depois da perda de D. Sebastião, que se começa a contar a edade humana da nossa historia.

Na desolação do captiveiro é a poesia que vem alentar o povo em suas esperauças; a poesia, a alma dos que sofirem. é a chama latente que lavra, até erguer a labareda da revolução. Israel, em guerra com as outras nações que o cereavam, levanta-se á voz dos seus prophetas; toda a nação escrava fórma sempre um ideal messianico. A aspiração incessanta da liberdade torna-se um sentimento intimo, que as mãos transmittem mysteriosamente ao feto, e que vae forman o a raça gigante para a grande lueta do futuro. Não existe um Messias sem um Precursor, que é a predisposição dos animos, que haode reagir pela altiveza do caracter contra a força bruta. È uma lei eterna da historia.

Tambem na Grecia, Callino e Tvrteo ganham as batalhas

pela magia dos earmes guerreiros; nas nações modernas, Kerner e Pertefi são como a alma de um povo que resurge. O que seria d'esta desgracada Polonia, que a Russia fere como o cego centurião, mas que não quer abrir os olhos á luz para vêr o milagre de uma resistencia inaudita, se não fossem os seus poetas, que vibram nos cantos o grito de agonia d'esta martyr sublime da indifferença das nações?

Mickiewich e o conde Sigismundo, o poeta Anoymo, são a alma de uma revolução. Os bardos entre os celtas annunciavam tambem a aurora em que haviam de raiar as esperanças alimentadas longo tempo: a voz harmoniosa de Merlin resôa do extremo de Cornouailles até ao golpho de Solway, repetida pelas florestas da Armoriea, para fazer repellir os Saxões. 1 Nos annos do captiveiro ouvem-se as prophecias de Merlin annunciando o dia da liberdade.

<sup>1</sup> Villemarqué, Merlin l'Enchanteur, p. 326.

« Predisse a sua irmã os nomes de todos os reis que devem reinar sobre nós; trinta e quatro se hão já succedido, na ordem indicada pelo propheta, a vinda do trigesimo-quinto aproxima-se; é Khys, filho de Theodoro, filho de Honel o Bom, filho do grande Rodri, filho do Bardo-rei, Lywarch Hen, e de outros chefes famosos; vĉl-o-has regressar da Armorica e subir ao throno. Merlin o designou sob o nome de Kadwalader (o ordenador da batalha), elle indicou ha einco seculos o logar em que o principe deve desembarcar. Escutae o que elle responde a sua irma, quando lhe pergunta em que sitio do paiz terá logar o desembarque.

«Quando Kadwalader saltar em terra, hade ser sobre as bordas da ribeira de Towy; as aguas estarão coalhadas de navios; as ondas dos bretões bellicosos inundarão a praia

com estridor.»

« E quando ella lhe pergunta:

« Quanto tempo reinará Kadwalader?

« Reinará tres mezes e tres annos e tres seculos inteiros na justica e na luz.

" E accrescenta:

"Reunirá toda a ilha de Bretanha sob seu sceptro; nunca a raca kymrica terá um filho mais valente." 1

Os bardos interpretavam os vaticinios de Mcrlin, nos momentos cm que a patria necessitava de uma esperanca para redobrar o esforco. Cada bravo que se crgue, possue-se da missão que o propheta lhe impozera; quando não chega a realisal-a completamente, succedem-lhe os filhos n'esta heranca sublime.

Os sonhos da liberdade, embalados pelos cantos dos bardos gaëlicos, dão realidade aos prodigios de heroismo; depois da derrota elles vêm consolar nas extorsões e revéses. Os menestreis ambulantes de Cornouailles, de Devonshire, e das fronteiras da Escossia generalisam o typo de Merlin, o propheta de uma raça inteira.2 A sua voz annuncia a alliança d'ella, quando um velho mais branco do que a neve apparceer montado em um cavallo branco, quando Arthur, depois de um somno de seis seculos, vier da ilha encantada de Avalon.3

O genio celtico, nos seus presentimentos e aspirações, no devancio das harpas bardicas, torna-se sensivel nas ercações

Villemarqué, id. p 213; Myvyrian, t. 1, p. 116, 140.

Villemarqué, Op. cit. p. 266.
 Alan de in-ulis, De prophetia Merlini, p. 101; d'après Villemarqué, p 273. Canc.

da imaginação do povo portuguez; oppresso por um jugo extranho, fez tambem do rei, que só se lhe deu a conhecer pelas suas esperanças, o ideal da nacionalidade.

D. Sebastião tem uma lenda perfeitamente similhante á lenda de el-rei Arthur; elle hade vir um dia da sua Ilha Encoberta, em uma noite de S. João, montado em um cavallo branco, coberto com a alvura da cerração e egualmente immortal, como o ferido de Camblann. A imitação de Arthur encontramos outros heroes na ilha encantada de Avalon; é lá que a fada Morgane educa o seu dilecto Ogier le Danoios, e Laoval é levado para ali por outra fada sua amante,

### Aveeques Roland, Avec Gauvin, avecques Ivant.

e Renuart e Auberon e Mallabron 1. Na vida de Merlin se encontra a descripção da ilha, a terra verdejante e fecunda, que tem duas sementeiras por anno, duas primaveras, dois, estios, duas colheitas de fructos; esta terra, em que se encontram perolas, em que as flores renascem logo que se colhem, esta illia dos Pomares é chamada ilha afortanada. Ali não ha cultura, nem ferro para lavrar a terra; dá trigo e uvas espontaneamente. Ali vive-se cem annos, e mais tempo ainda. Ali, nove irmas, cuja alegria é a unica lei, reinam sobre aquelles que abordam ao nosso paiz. A mais velha de todas é muito experimentada na arte de medicina e excede em bellesa ás outras: chama-se Morgane e conhece a virtude de todas as ervas dos prados; conhece as molestias em que cada uma deve de ser applicada; possue a arte de se transfigurar, e de voar como um passariuho. Quando ella quer, está ora em Brest, em Chartres ou em Pavia. Quando quer, baixa das alturas sobre nossas ribas. Suas irmas conhecem, devido a ella, a sciencia dos numeros.

"Uma, Thiten, é celebrada pela sua pericia na harpa. Conduzimos-lhe Arthur. Morgane nos recebeu com honras; depôl-o em sua propria camara, em seu leito de ouro. Depois, descobrindo com mão delicada a ferida do heroe, contemplou-a longo tempo. Por fim disse que o poderia eurar, se permaneeesse ao pé d'ella, tanto quanto fosse necessario, e se quizesse sujeitar ao sen tratamento." Quando virá o monarcha suspender os triumphos dos Saxões? Deos quer provar os Bretões primeiro.

Alfred Maury, Fées, p. 44. Vita Merlini, p. 36.

Elle hade vir em companhia de Konan e Kadwalader, tornar estavel a alliança dos Bretões da Escossia, da Armorica. de Cornonailles. '

Nos desalentos do captiveiro, o povo portugueuz formou tambem um ideal messianico, o typo de um Arthur. Não pôde acreditar que D. Sebastião morresse em uma batalha. O povo nunca viu morrer as suas esperancas. D. Sebastião, segundo a crença, está tambem guardado em uma ilha encantada, para vir um dia realisar essas esperanças, extirpar as heresias de Mafoma, e fundar o Quinto Imperio do mundo, depois de Babylonia, Assyria, Grecia e Roma. É o ultimo esforço da aspiração de uma alma oppressa. Como não haviamos nós guardal-o em uma bemaventurança, nós, que proseguindo as expedições e aventuras maritimas dos argonautas do archipelago, haviamos atado o sonho de Platão da grande Athlantida, e, possuidos do maravilhoso da geographia da edade media, andámos errantes pelos mares á busca das Hesperides, descobrindo e povoando as ilhas dos Acores, no seculo xv.

O nome de Avalon, ilha dos pomos, tem a significação no nome de Hesperides, que leva á identidade da origem. <sup>2</sup>

Como os moiges bretões, que viajavam pelas regiões polares em busca das ilhas Fortunatas, S. Brendan, San/tado doch, Barontus, temos tambem a relação de uma viages a feita a Ilha Eacolerta de D. Sebastão, por dois monges, a qual se encontra vulgarmente nos manuscriptos das bibliothecas:

#### Relação de dois religiosos, que viram a ilha encoberta ou Antilia 3

Partindo nós do Maranhão em um navio por nome Nossa Senhora da Penha de França, mestre Antonio de Sousa Vianna, natural da dita, em 8 de junho de 1668, com bom tempo fuzendo viagem, com o favor de Deos, para a côrte de Lisboa, se armou de repente tão grande tempestade, depois de quatro dias de viagem, que nos ameaçava com a morte; e não me quero deter em dizer as molestias, que pas-

<sup>1</sup> Idem, p. 39.

<sup>2</sup> Alfred Maury, Fees, p. 43.

Encontra-se na Bibliotheca Nacional, Ms. n.º 2-B 5-39; e no Ms. n.º 169 da livraria da Universidade; appareceu pela primeira vez publicada na Revista Açoriana, vol. 1.

sámos, por não enfadar; continuou esta tempestade sen curso 16 dias; e já quasi desconfiados da esperança da vida nos vimos livres de tão grande naufragio aos 20 dias; mas como andavamos já desgarrados, e o piloto tivesse perdido o rumo da terra, que buscavamos, e quasi desgarrados pelo mar, ao domingo pela manha viu muito cedo o mar plano, o céo sereno, mostrando-nos bom successo; descobrimos uma terra pela parte do sul, e demonstrava ser paiz grande; cresceu em nos o desejo de a irmos devassar, imaginando ser a ilha da Madeira, e n'ella prover-nos do necessario, e fazermos nossa viagem para o reino; o piloto iá com os olhos abertos. e entendimento claro, a foi demandar, e estando já perto d'ella, nos desenganou não ser a Madeira, nem nenhuma das outras ilhas, por ter ido já a todas e saber muito bem os portos d'ellas. Alevanton-se um ruído; uns diziam ser a ilha Encoberta: outros a Madeira: navegámos todo aquelle dia com bom vento, e de noite tomámos o panno té amanhecer. d'onde a vimos tão clara como agradavel á vista, e tambem desenganados de não ser nenhuma das ilhas habitadas. Todos receiavam saltar n'ella; e o mestre, fazendo seus protestos, não queria que ninguem fosse a ella, e que seguissemos nossa viagem; eu e mais o meu companheiro acceitámos esta empresa, e nos offerecemos a tudo o que ali podia resultar, e entregamos nas mãos de Deus, nos escolhesse o mellior; mas com seu favor haviamos de saber, que terra era, que moradores tinha, e quem os governava, tendo nós este intento, nos disse o mestre seus receios, e que até tres dias esperava por nós n'aquelle logar, e sendo easo, que nos tres dias não viessemos, e a terra se occultasse, faria sua viagem : nós com todas estas cautellas aeceitámos a empresa, e a tudo nos offerecemos. Botámos barca fora á segundafeira pela manhà com dois marinbeiros, e nos botaram em um caes, e se recolheram ao navio: era este caes muito bom, e denotava grandeza: entrando por um grande arvoredo, vimos muitas aves, e passaros domesticos: e andando perto de meia legoa, já com desconfiança de voltar para o navio, démos em uns palacios, que á vista pareciam mui antigos, mas de notavel artificio, porque cram fundados sobre uns grandes arcos, e no meio d'elles, em cima, um grande jardim de varias flores e arvores, em que estava fundada uma admiravel torre com gelosias, e em eima um pharol feito de metal, que apparecia duas leguas á vista. D'estes palacios nos sairam sete homens, mas tristes em si e melancholicos, rosto e semblante macilento: em suas palavras mostravam, e parecia a lingua que se entendia ser a portugueza, mas não

muito clara; os vestidos á nazarena, barbas grandes, e corpos de estatura alta, cingidos todos com seus traçados; ali nos fizeram grandes perguntas, que gente eramos, e quem nos trouxera a logar tão occulto, e que rei era o que tinhamos, e como se chamava, reparando muito no nosso traje de capucho; d'ali nos levaram para uma cidade de grandes edificios; mas pouca gente, e tudo nos pareccu ser do outro mundo: e tanto que nos viram, concorreram a nos com grandes applausos, e termos de cortezia; fomos levados a um palacio, que parecia encantamento; e ao entrar tivemos grande medo, mas não lh'o manifestámos: passámos por varias guardas até chegarmos á casa onde estava o rei, ou governador d'esta gente, a quem nos apresentaram. Era elle homem de edade, em numero certo não affirmamos; mas á vista nos parecia de mais de 130 annos, barba veneranda, e na representação de magestade: e no que logo reparámos, nos conhecia pelo vestir, e tanto que nos viu, nos disse eramos portuguezes, e que esta era a melhor de todas as nacoes do mundo: entre muitas perguntas que nos fez, foi uma e muitas vezes perguntar pelo nome do nosso rei, e cujo filho era, e d'onde descendia, e com que reis tinha guerra (ainda que não eramos muito vistos n'esta materia, respondiamos o que sabiamos); e d'oude vinhamos, e quem nos tronxe ali; e lhe contámos o successo de como ali aportámos. Depois d'estas perguntas, em que nos examinou, nos levou a uma sala de grande feitura, e nos modos e accio d'ella parecia de grande magestade, e nos pediu este magestoso velho pozessemos os olhos em um quadro de antigas pinturas, e o vissemos com toda attenção: n'elle estava pintado um grande exercito de uma parte do quadro, e no traje, e cavallos, parecia mauritano, e da outra parte do quadro outro exercito, mas como vencido, que a nosso vêr parecia portuguez; ambos elles constavam de cavallaria, mas do vencido saíam alguns cavalleiros, e á pressa se vinham embarcar em umas faluas, e iam para uns navios de alto bordo, que nas bandeiras e cascos pareciam portuguezes; d'este quadro ficámos muito admirados, e de outros de varias batalhas, que n'esta sala estavam, e estavam n'ella varias coisas e pessoas de grande preço. Fomos a outra sala, onde nos mostraram umas estatuas feitas de marmore muito finas, e pareciam ser reais pelo modo que eram feitas; e ao nosso juizo colhemos por algumas coisas d'ellas eram os progenitores d'esta personagem : vimos ali esculpidas varias historias dos reis de Portugal, de que ficámos admirados e esquecidos: dos tectos das casas nos mandaram olliassemos para cima, onde vimos a cidade e

reino de Portugal pintado ao natural, e outras coisas dignas de admiração; mas nós, com a pressa e cuidado, que tinhamos na embarcação, não punhamos muita attenção em muitas c varias coisas, que ali nos mostravam: d'aqui nos levaram a um jardim de varias arvores, e no meio d'elle estava uma ermida mui curiosa e digna de grande veneração, cuia porta guardavam dois leves, onde tinham feito um passeio, e não deixayam entrar ninguem senão indo o rei e as pessoas, que com elle entravam; tinha um altar mui aceiado. e um retabulo com a imagem de Nossa Senhora, na mão esquerda seu bento filho, e na direita uma espada columbrina, que fazia acção de dar a este velho; advertimos que em toda esta cidade não vimos clerigos, nem frades; tornámos outra vez á sala, onde entrámos quasi horas de jantar, e nos levaram a outra casa onde estava uma mesa posta, e nos hospedaram com carne de veado e carneiro muito bom, e vinho, mas não muito, e algum tanto aspero, e muita quantidade de laranjas doces e limões; entretanto que nós comiamos estava este velho tambem jantando com grande pompa, e da ermida traziam o leão, e o punham á porta da recamara onde estava a mesa real, e fazia os mesmos passeios que na ermida, e tanto que se acabou o jantar se la para a dita ermida; mas nos com o seutido no navio não ouizemos fazer muita demora, e nos levaram a ver algumas ruas principaes, onde vimos officiaes de sapateiro, alfaiates e alguns cavalleiros, mas pouca gente, e as casas de pedra, mas negra, e ellas cin si antigas; todos folgavain de nos ver por esta cidade. Vimos seis ribeiras de agua mui excellente, que vem ter ao mar, e no meio de uma praca tem um chafariz de dezeseis bicas, a cousa mais grandiosa que póde haver; neste chafariz estavam umas armas muito antigas, mas que nós não pudemos divisar muito; mas chegando mais perto vimos eram as cinco quinas de Portugal, de que ficámos admirados; e ao redor d'estas armas estava nina letra - - Rex Lisiae seb - e o mais não pudemos lêr; vieram-nos acompanhar até ao caes, e em nossa companhia o magestoso velho acompanhado de trinta cavalleiros, homens todos muito bem vestidos, e vinte a pé; os de pé todos com seus terçados na cinta, descarapuçados; e a par do rei o leão, que o acompanhava, e diante de toda esta gente vinham uns homens tocando atabales, e tauto que chegámos ao caes, quasi quatro horas da tarde, nos amostrou o rei dois quadros, e em cada um nos tiuha pintado mui bem, e mandou que cada um de nós puzesse seu nome ao pé e que nos viessemos embora, que lá ficavam os nossas retratos para lembrança. Açenámos com o lenço nos do navio, vieram em um barco e nos levaram para bordo, onde contámos tudo o que passámos. Não quiz o mestre navegar aquella noite; à capa esteve até so outro dia, a ver se viamos terra, mas ella logo se occulton; navegámos ao outro dia e no segundo démos com a ilha da Madeira, onde estivemos quatro dias e nos disseram esta terde se via por tempos. Isto affirmamos ia verbo sacerdolis, e pela verdade que como religisoss somos obrigados a dizer. Lisbo, 20 de maio de 1663.—Frei André de Jesus — Frei Francisco dos Mattyres. "

Apesar da época, em que nos apparece este documento. descobrir a impostura religiosa, sente-se comtudo uma reminiscencia das tradições maritimas dos claustros bretões. A bondade celtica, o amor e affeição pelos logares, a identificação das coisas, este naturalismo filho do elemento femenino e predominante da raca, absorvido, confundido com as abstrações espirituaes do christianismo, formam o genio da aventura maritima dos primeiros seculos da egreja. A lenda de Sam Brendan, é como uma visão mystica da terra promettida e longinqua, que se busca, a Athlantida, que se mostra meio escondida nas cerrações glaciaes; é um pensamento indeciso que fluctua na alma solitaria na reconcentração monótona do extasis; é como nma Odyssea monachal, cujos episodios vão sendo formados pela gratidão e fervor dos peregrinos, que pagam a hospitalidade com as narrações maravilhosas. Quasi todos os santos irlandezes divagam pelos mares do occidente. por entre o archipelago dos mares da Escossia e da Irlanda. No sen turno interminavel vão até á Islandia, ás ilhas Ferroe . e Shetland das regiões polares; leva-os o sentimento da natureza, a admiração do mundo, que vão percorrendo para glorificação do Seuhor; era também este o sentimento que se agitava na alma de Colombo, quando o allucinava a visão assombrosa da America. Quando Barontus, causado das fadigas do mar, paga a hospitalidade no mosteiro de Cluenferl, os que o escutam regosijam-se ouvindo as maravilhas de Deos que elle vira na rastidão dos mares. Brendan exaltado com as pinturas da terra promettida, onde o peregrino dos mares deixara o seu discipulo Marnoc, vae com dezesete religiosos em busca d'ella, escondida entre nevoeiros, dentro em uma barca de conro, sete annos errantes, a vella desfraldada aos ventos do céo, o leme confiado aos designios imprescrutaveis da Providencia. Vão passando por ilhas deliclosissimas, onde celebram as festas christàs, e onde a suavidade da vida e esplendor da natureza fazem presentir o ideal da terra que buscam. As neves, de uma alvura brilhante, desdobrando-se como um sudario gelido, a aurora dos polos, a placidez solemne das aguas, os gelos fluctuantes, dão um colorido ás narrações do abbade Brendan, uma melancholia de aspiração incessante, a saudade do céo inspirada pelo azul profundo dos grandes mares. 1

De facto a nossa historia abunda n'estas relações maravilhosas, e em uma multiplicidade de prophecias, que caracterisam o genio celtico, feitas por «muitos Santos e Santas, Religiosos, Servos de Deus, Varões illustres, Astrologos eminentissimos, que, allumiados pelo Divino espirito, escreveram sobre a duração do reino de Portugal Deo dato, com sublimação á Dignidade Imperial no Encoberto das Hespanhas e Monarchia Universal, a ultima do mundo. » \* Entre estes vaticinios sobre o chimerico futuro de Portugal, o mesmo propheta Merlin ahi apparece com toda a authoridade que gosava pela Europa no seculo x11. Será a lenda do Encoberto uma reminiscencia do bardo bretão? Será a identidade da creação poetica uma fatalidade dos caracteres que distinguem a raça?

O povo portuguez teve tambem o seu propheta, humildo como o povo para quem derramava as consolações nos vaticinios, Gonçalo Annes Bandarra, natural de Trancoso; elle não era menos querido entre nós, do que Merlin pelos bretues da Cambria, da Armorica, Cornonailles e Escossia. Elle foi tambem commentado pelo clero.

O padre Vieira escreveu um livro sobre as suas prophecias; como as de Merlin, as prophecias d'elle entraram no Index Expurgatorio. 2 Eis como elle annuncia a vinda do rei desciado:

Augurae, gentes vindouras, Que o rei que d'aqui ha de ir. Vos ha de tornar a vir Passadas trinta thesouras.

<sup>1</sup> Ernest Renan, La poésie des races celliques, onde se pode admirar o grande sentimento da historia que caracterisa o illustre exegeta. As viagens de Sam Brendan vem citados na Cronica da Conquista de Guine por Azurain, p 45 - O livro de Merlin, citado entre os livros de uso de el-rei Dom Duarte, e a tradição dos claustros bretões das viagens de Sam Brendan, mostram a existencia do veio celtico na poesia portugueza.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. Deducção Chronologica, Provas, 1.º parte, n.º xLIV. Merlin vem a fol 84 do citado Ms. da Torre do Tombo. 3 Ad ann. 1581, fol. 23,

Este sonho que sonhei É verdade muito certa, Que lá da Ilha Encoberta Vos ha de chegar este rei. 1

Vejo sem abrir os olhos Tanto ao longe como ao perto; Virá do mundo Encoberto Quem mate da aguia os polhos.

Será uma reminiscenciá do javadi das forestas da Armorica, o poro citado tautas vezes nas prophecias do Bandarra? Ou uma interpretação dos animaes allegoricos do Apocalypse? A lenda popular faz de Dom Sebastião um Arthur, guardado por Dees na idãa Emoeberta, do mesmo molo que subtraiu à morte Elias e Enoch, para fundar o Quinto Imperio do mundo, governado por um só rei e uma só lei. As prophecias de El-Rei D. Manuel, do Beato Antonio, de Pedro de Frias, do Ourives de Braga, têm contribuido bastante para o desenvolvimento da lenda popular. Ainda pelas provincias se crê n'estas maravilhas, que tomam mais vulto na imaginação do povo no meio das grandes calamidades nacionaes.¹
O cadayer do rei D. Sebastião, que se acha em Belem:

Hoc jacet in tumulo (si vera est fama) Sebastus, Quem dicunt Lybicis occubuisse plagis

parece ter sido enviado de proposito para pôr termo a esta allucinação das espezança populares: é uma argueia já praticada antigamente para desmentir as prophecias de Merlin, e afrouxar o enthusiasmo do povo bretão, fazendo com que no mosteiro de Glastonburg fosse encontrado o corpo de Arthur. 'As ilhas encantadas affiguram-se á imaginação popular como logares de felicidade; Cambós, para aliviar os seus heroes cansados das longas viagens, tras-thes ao encontro a formosa ilha dos Amores, um dos episodios mais bril:
Linutes de colorido e voluptuosidade dos Luziadas. Era o pensamento dos romanees de exalleria. Como a lenda do Mer-

<sup>1</sup> Trovas do Bandarra, ediç. de Lisboa de 1822, sonho nº 11, 15, p. 70. 15 Idem, p. 72, strophe 20.

Jaem, p. 72, strophe 20.
Em os n.º 1307, 1308 do Portugal (1857) se léem uns artigos sobre a realisação d'estas prophecias escriptos com o ardor da credulidade.

<sup>4</sup> Hersart de la Villemarqué, Merlin, p. 318.

lin, que fora tanto tempo as esperauças das raças edicas, vein afinal a ser destituida de importancia pelo ridiculo de Rabelais no Gargantaa, o ultimo vulto heroico da nosas historia, D. Sebastiao e a sua desiginda vinda, e os sonhos caprichosos do Quinto Imperio vão acabando tambem entre nós pela irrisão das cavalhadas de entredo. O povo escarnece o sonho mais cousolador que o alentara tantas vezes na soledade dos seus desalentos. É sempre o espirito comico que determina a edade da prosa na historia da humanidade.

Diz Miguel Leitão: « mas primeiro vos quero mostrar um romance que depois se cantou do infelice sucesso d'esta batnlha, que muitos grozaram de muitas maneiras por uma toada tristissima, e ainda mais triste e sentida, que isto que neste papel podeis fer de minha curiosidade:

> Puestos estau frente a frente Los dos valorosos campos, Uno es Del Rey Maluco, Otro de Sebastiano El lusitano. Moço animoso y valiente,

Robusto determinado, Aun que de poca experiencia Y no bien aconsejado El lusitano.

El lusitano.

Quando los Moros sin cuento

Su hueste la van cercando

Que pera uno de los suyos

Son mas dezyocho tantos.

Ardiendo en fuego su pecho Rabia por ponerlos mano, Piensa que todos son nada Manda a pelea echar bando El lusitano.

Brama que envistan los moros Y el exercito contrario Ya se van llegando cerca A ellos (dize) Santiago! El lusitano,

Dispara la artelharia La muestra mal disperando, Llucven balas, llueven muertes, Saetas e mosquetazos.

Empuxan picas los moros. Ya huyen rotos rodando, Los ventureros victoria Pregonan con grande aplauso. Que mataran el Maluco, Y lo ha llevado el diablo Por que junto a su litera Lo passaron de um balazo. Y en la mora artilharia Dos banderas se han ganado, Con victoria tan pujante Que semejon a milagro. Pero por peccados nostros La gozamos poco espacio Que a socorrer retroguardia La delantera ha parado. Que por los lados ya todos Es vanguardia nuestro campo. Y con sangre de los muertos, Está hecho un grande lago. Todo lo anda el buen Rev. Dando mostras muy gallardo, La espada tinta de sangre, Lança rota, y sin cavallo. Que el suyo passado el pecho Ya no puede dar un passo. A George Dalbuquerque pide Le de su rucio rodado. Daselo de buena gana. Y el Rey cavalga de un salto Mirale el Rey como jaze, De espaldas casi espirando. Mas le dizen que se salve Pues todo es roto en pedacos. El Rey se vá a los moros A los moros Sebastiano El'lusitano, Busca la muerte en dar muertes. Busca muertes Sebastiano El lusitano! Diziendo aora es la hora, Que un bel morir, tuta la vita honora. 1

Divisa do Rei (Miguel Leitão, Dial. VII, pag. 228).

#### APHORISMOS POETICOS

A sabedoria das nações avalia-se pela frequencia dos seus anexins; ha paradoxos moraes que só uma experiencia. de seculos e um senso profundo da vida podiam descobrir. Diante d'estes factos resaltam os grandes principios de Vico: A humanidade é obra de si mesmo; a humanidade é infallivel. Quanto á sua forma poetica, aqui extractamos estas poucas linhas de Martinez la Rosa, p. 163 das Anotações á Poetica, aonde fala da origem da assonancia na poesia popular: « el uso frecuente del asonante no parece haberse comunicado al pueblo por el influjo de los escritos de los poetas; sinohaber nacido espontaneamente en medio de la gente vulgar. Aun no muy adelantado el siglo decimo quinto formó el marques de Santillana uma collecion de refranes ó adagios, que ya venian por tradicion de tiempo antiquissimo, puesto quelos decian viejas tras el huego; y entre ellos hay muchicimos, que han llegado tambien hasta nosotros, formados con versosde varia medida y acabados en asonante; tales como: A pan duro, diante agudo. - Callen barbas e hablen cartas. - Mal me quieren las comadres, por que digo las verdades. - Deluengas vias, luengas mentiras, etc. Vemos, pues, en estos refranes y en otros infinitos de la misma especie que el uso del asonante, como incentivo agradable al oido y á propositopara grabar las palabras en la memoria, era comun y vulgar en España siglos antes que imaginaran siquiera los poetas prohijarlo de buen grado en seus composiciones." A maior parte dos adagios, anexins e rifões portuguezes acham-se quasi todos recolhidos em um grosso volume, d'onde escolhemos alguns para amostra d'esta forma rythmica da poesia donosso povo. Nos cantos populares da Grecia moderna tambem se encontram alguns similhantes aos nossos.

## INDEX

# CANCIONEIRO POPULAR

Do Collector .....

|   | I — Reliquias da poesia portugueza<br>dos seculos XII a XVI |                  |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Fragmento do poema de Cava                                  | 1                |
| 2 | Canção do Figueiral, por Guesto Ansures                     | 2                |
| 3 | Canção do Gonçalo Hermingues o Traga-mouros                 | 1<br>2<br>4<br>5 |
| 4 | Canção de Egas Moniz a Dona Violante                        | 5                |
| 5 | Canção de Egas Moniz á sua Dama                             | 7.               |
| 6 | Cantiga satyrica do tempo de Dom João I                     | 9                |
|   | Tonadilha dos pobres á porta do Convento do Con-            |                  |
| Ξ | destavel                                                    | 9                |
| 8 | Seguidilha que as mulheres de Lisboa cantavam pela          |                  |
|   | Paschoa Florida na sepultura do Condestavel                 | 10               |
| 9 | Cantigas que os moradores do Restello (Belem) can-          |                  |
| Τ | tavam na segunda oitava do Espirito Santo na se-            |                  |
|   | pultura do Condestavel                                      | 11               |
| 0 | Cantigas dos moradores de Sacavem no anniversario           |                  |
|   | do Condestavel, achados em um manuscripto de                |                  |
|   | Azurara                                                     | 13               |
| 1 | Oração do Justo Juiz de El-rei Dom Duarte                   | 14               |
|   | Invocação a Nossa Senhora, sobre o Hymno Ave Ma-            |                  |
| _ | ria Štella                                                  | 17               |
| 3 | Preparação de um peccador para o sacramento da              | _                |
| _ | penitencia, segundo as horas canonicas, pelo Dou-           |                  |
|   | tor Frei João Claro                                         | 25               |
| 4 | Paraphrase do Padre Nosso                                   | 31               |
| 5 | Paraphrase da Ave Maria                                     | 33               |
|   | To Down Landomon                                            | 25               |

| 17 Cantigas de Dona Filippa, filha do l<br>dro Duque de Coimbra                                                                                                                                                                                                                                | boa na morte do                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| II — Sylva de Cantigas soltas — pag. 41—134                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| III — Fados e Canções da Rua                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Estudantina Locaes Fadistas Fado da Severa. Fado do Severa. Fado do marujo. Canção do marinheiro A vida do marinheiro Cantigas de levantar ferro Canção da Elevantar ferro Canção da Engeitada. O Frade As Freiras de Santa Clara Nossa Senhora da Saude Canção do Lavrador Cantigas políticas | Coimbra                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| IV — Fastos do anno e Orações                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| As Janeiras Cantigas dos Reis. Cantigas dos Reis. O Santo Antonio O Sam João Cantigas a Sam João Sam Pedro Lóa de Presepe A Seuhora da Conceição Infacta de Jesus Oração da Amargura                                                                                                           | Penafiel 153 " 154 Algarve 158 Coimbra 159 Folha volante 160 " 163 Lição ms 165 Minho 169 172 Porto 173 |  |  |  |  |  |  |
| V — Prophecias nacionaes                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Prophecias do Senhor Rey Dom Manuel<br>Prophecias do Beato Autonio                                                                                                                                                                                                                             | Lição ms 178                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| VI — Aphorismes poeticos da lavoura 182—196<br>Notas                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194—220                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

## ERRATAS DO CANCIONEIRO

| Pag. | Linh. | Erros    |         | Emendas |
|------|-------|----------|---------|---------|
| 5    | 14    | accarrra | ассагга |         |
| 13   | 2     | manus-   | manu-   |         |

# ERRATAS DO ROMANCEIRO

| rag.                | Lunn,                 | Lirros                                                           | Emendas                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62<br>93<br>164<br> | 9<br>5<br>2 e 3<br>35 | Mando<br>Versão<br>prescindindo<br>espalhassem<br>Nos Canti etc. | Manda Lição prescindia se espalhassem Nos Cauti populari, ra- colti da Oreste Marcoaldi (pag. 16°) vem um ror- mance similante, repo- duzido na collecção de Caseli (Chants populaires d'Italie, pag. 2031, que o dá como do Piemonte. |
|                     |                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |

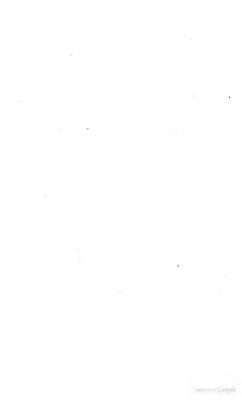